# Tribuna





\_\_\_\_\_ Lunes, 27 de mayo de 2024 | Número 9.059



SIERRA DE SAN VICENTE

Una batalla biológica por el Castañar de Toledo

PÁGINA**22** 

**REHABILITACIÓN** 

EL **CONSORCIO** LAVA LA CARA A **SAN CLEMENTE** 



LEY DE INTEGRIDAD PÚBLICA | LOS PARTIDOS REGULARÁN ADEMÁS EL 'PARO' DE LOS ANTIGUOS ALTOS CARGOS

### PSOE y PP acuerdan endurecer la normativa contra 'puertas giratorias'

Han presentado en las Cortes regionales enmiendas para que los exaltos cargos tengan que «pedir permiso» antes de incorporarse a empresas. Éstas correrían el riesgo de quedarse fuera de subvenciones si incumplen los plazos castilla-la mancha i

#### **PERNOCTACIONES**

### Bajan las reservas hoteleras en un abril sin festivos de Semana Santa

Toledo registra el mayor número de viajeros en el cuarto mes del año de la serie histórica, pero ese incremento no se traduce en una mayor reserva de noches hoteleras.



DEP **26 A 30** 

### **EL TOLEDO NO DA TRE**

Los verdes alargan su racha y pasan a la final regional del 'Play Off'. Su rival será Quintanar del Rey **SOCUÉLLAMOS** 



### **OPINIÓN**



**JESÚS CORROTO** GERENTE DEL CONSORCIO

> «Era urgente actuar en San Clemente antes que la lluvia agravase los problemas de humedad de la iglesia»

ALBERTO NÚÑEZ FEIIÓO PRESIDENTE NACIONAL DEL PP

«El Partido Popular está preparado para gobernar en Castilla-La Mancha otra vez»

LA VOZ DEL BARRIO AA VV DE PALOMAREJOS

«Año tras año, el Gobierno municipal nos viene discriminando respecto a las fiestas en el Polígono»

### TOLEDO HACE.

### **10** AÑOS

- > El Año Greco propicia que el presupusto del Corpus en Toledo crezca un 12.4%.
- La familia de Jeaneth, fallecida en el Hospital Virgen de la Salud, recauda fondos para repatriar el cadáver a su
- Los vecinos de Chozas de Canales se organizan contra el derribo de sus casas.
- > El escritor Mario Vargas Llosa visita la exposición 'El Griego de Toledo' del Museo de Santa Cruz.
- MÁXIMA 26°I MÍNIMA 12°

### **5** AÑOS

- > Emiliano García-Page arrasa a Paco Nuñez en las elecciones autonómicas. El PSOE recupera la mayoría absoluta perdida en 2011 y el PP obtiene su peor resultado. Ciudadanos logra entrar en las Cortes con cuatro diputados, Vox se queda a las puertas y Unidas Podemos sale de la Cámara.
- Milagros Tolón gobernará en Toledo en solitario. El PSOE roza la mayoría absoluta y se aprovecha de la mayor derrota del PP en la historia de la democracia.
- > El Partido Socialista ha sido la lista más votada en 107 municipios de la provincia de Toledo.
- MÁXIMA 27°I MÍNIMA 14°



HUMOR GRÁFICO | JAVI SALADO



BARRIO DE SANTO TOMÉ | JUAN IGNACIO DE MESA

### Milei/Maduro

«Son personajes dotados para la confrontación y, en cierto modo, para el esperpento. Pero hay reacciones que se deben medir antes de tomarse»



Hay que reconocer que tanto el ministro de Transportes de España, como el presidente de Argentina, son personajes dotados para la confrontación y, en cierto modo, para el esperpento. Pero hay reacciones que se deben medir antes de tomarse. Una llamada a consultas del Embajador de España en Argentina puede entrar en el juego de presiones y contrapresiones diplomáticas, una retirada permanente, deja en manos del otro país la recuperación de la normalidad en las relaciones, ya que la vuelta del embajador (en este caso embajadora) o el nombramiento de uno nuevo, debe contar con la aprobación del otro. En fin, que si el Gobierno Español, este Gobierno Español, quería devolverle la pelota a Milei, lo ha hecho dándole todas las ventajas y perjudicando de paso al más de medio millón de españoles residentes en el país hermano. Además, viene bien recordar, por aquello de comparar, lo que este mismo Gobierno hizo cuando, en 2022, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro dijo textualmente «es lamentable que el Rey de España, en pleno siglo XXI, avale el genocidio, los crímenes, las violaciones y los asesinatos de millones de hombres y mujeres». La respuesta de España ante esta frase fue callarse. Al igual que ante alguna de las expresadas por el presidente de México Andrés

Manuel López Obrador o el de Nicaragua, Daniel Ortega, todos ellos cualificados demócratas. Así que, aun estando de acuerdo que la respuesta de Milei ante la salida de pata de banco del ministro de Transportes ha sido extemporánea y que está fuera de lugar en boca del presidente de Argentina, la respuesta ¿diplomática? del Gobierno de España es desproporcionada y solo podría entenderse en el marco de esta campaña electoral en la que el PSOE tiene que buscar enemigos exteriores para que se deje de lado el debatir sobre las cosas de comer de los españoles. Esto me recuerda cuando en época de Franco, se sacaba del cajón el descalificar a la Pérfida Albión y al grito de Gibraltar Español, se montaban manifestaciones ante la Embajada Británica en Ma-

Recuerdo la anécdota de que, en una de estas ocasiones, el ministro de Exteriores llamó al Embajador para indicarle que no debía preocuparse, que se iban a mandar más policías para contener a las multitudes, a lo que el Embajador respondió «Sr. Ministro, me conformo con que mande menos manifestantes».

Quizás debamos pedir que, al igual que no se actuó con Maduro, no se actúe en política exterior durante una temporada, al menos tendríamos menos enemigos.

www.latribunadetoledo.es // redacciontoledo@diariolatribuna.com | www.latribunadetalavera.es // redaccion\_tal@diariolatribuna.com

La Tribuna

Editor: Antonio Méndez Pozo

Consejero Delegado: Gregorio Méndez Ordóñez

Director: Francisco José Rodríguez

t<mark>edactor jef</mark>e: Jaime Galán. efes de sección: Yolanda Lancha *(Fotografía)* y J. Mario Loeches *(Deportes)* tedacción: Federico Frutos, Marta García, Justo Monroy, David Pérez, Javier Moreno, Óscar Furones, Álvaro de la Paz e Ignacio Martín tedacción Talavera: Carmen Sánchez Jara, Leticia García, Raquel Jiménez y Lola Morán

Gestión CLM: Maribel López-Vera Director comercial: José Antonio Layos Publicidad: Eva Martín y Jesús Sánchez (*Talavera*) Administración: Lucía Villa



Director de Comunicación: Raúl Briongos Velasco Director Servicio de Páginas Comunes: Oscar del Hoyo Camarero Directora Logística y Márketing: Marina Blanco Nieto Director Edición y Diseño: Alfonso Alonso Lozano

Redacción Avda de Europa, 12 Local 2 • 45003 • Toledo Teléfono 925 28 09 50

Depósito Legal: TO-1664/1997 Imprime: DBTI, S.L.

Prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32, 1, párrafo segundo, LPI.





#### **EL CONFIDENCIAL**

### Luto en la Academia de Infantería de Toledo

Este fin de semana ha sido negro para la institución mi-

litar toledana. Un sargento del centro castrense ha fallecido en un accidente de moto en Segovia. La víctima mortal tenía 32 años de edad y deja dos hijos. Desde estas líneas, *La Tribuna* se suma a las condolencias y muestra su más sentido pésame a su familia y compañeros. Descanse en paz, sargento.

**EL DATO** 

91.966

PERNOCTACIONES EN ABRIL. Las estancias de hotel en el cuarto mes del año cayeron un 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior por la ausencia de la Semana Santa.

### El auge de las fuerzas a la derecha del PPE marca la campaña europea

### **EDITORIAL**

«Von der Leyen ha hecho añicos pronto el tabú sobre cordones sanitarios y pactos con partidos de extrema derecha»

a cita con las urnas a la que estamos La cua con las armas a la convocados los europeos el próximo 9 de junio para participar en unas elecciones tradicionalmente marcadas por altas tasas de abstención dilucidará algo más que 720 eurodiputados. En un contexto de guerra perenne en Ucrania y de persistente amenaza rusa, pero también de emergencia climática y de desacele-ración económica, todo presagia que los resultados supondrán la definitiva constatación de la derechización del Viejo Continente. Francia, Italia, Alemania y Países Bajos, los países fundadores de la UE, así como los últimos llegados del Este, llevan un tiempo experimentando el avance de formaciones euroescépticas que abogan por renacionalizar poderes a los estados miembros

No sería descabellado vaticinar que el previsible avance de la extrema derecha a tercera fuerza, como predicen los sondeos, acabará rompiendo los tradicionales equilibrios que han sostenido el proyecto europeo. Algo que no solo puede condicionar la formación de mayorías en ese parlamento sino también la senda que se ha marcado en los últimos años y que, previsiblemente, querrán abandonar. Én la agenda pendiente de Bruselas se barruntan asuntos tan esenciales como el pacto verde, la regulación digital o la inmigración, un debate sin cerrar pese a haberse alcanzado recientemente un pacto en las cuotas de reparto. Trascendentales desafíos a los que se enfrenta Europa en este mundo crecientemente convulso y de reposicionamientos geopolíticos como es la autonomía en defensa, especialmente si Donald Trump gana en noviembre en Estados Unidos.

En un escenario en el que las políticas más conservadoras se han vuelto ampliamente aceptadas, hay partidos como los de Hungría y Eslovaquía que evitan cualquier intento por suavizar posiciones y otros, como el de Marine Le Pen en Francia o Giorgia Meloni en Italia, que se esfuerzan por proyectar una imagen más moderada que calme temores y abra puertas. Una de ellas entornó desde el mismo arranque de campaña la presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular Europeo (PPE), Ursula von der Leyen, confirmando que buscará el apoyo de algunos de esos partidos, entre ellos el de Meloni: «Es claramente proeuropea». Arruinado desde el minuto uno el argumentario del socialismo español sobre la anomalía que presenta el PP por sus pactos con VOX dentro de su familia política europea, Von der Leyen ha hecho añicos los cordones sanitarios y el tabú sobre este tipo de pac-tos. En ese rebufo se ha cobijado pronto Alberto Núñez Feijóo, y previsiblemente ahí se tendrá que resituar la mayoría del centroderecha europeo si pretende resistir al auge de las fuerzas a su derecha.

# LA IMAGEN redacciontoledo@diariolatribuna.com APUNTAMI TO LE

### Iñaki Jiménez se moja con las peñas

Pasado por agua. Así, de esta guisa se quedó el concejal de Movilidad, Transportes, Interior y Personal, Iñaki Jiménez. Como dice el refrán, tanto va el cántaro a la fuente... El I Concurso de Peñas del Corpus estuvo marcado por un calor sofocante. Un problema que tuvo fácil solución para Iñaki Jiménez. Caldero en mano se dedicó a mojar a los presentes, hasta tal punto que él mismo acabó empapado. A grandes problemas, grandes remedios.

### Un mundo feliz, ¿o no?



AMBOADES

M. ÁNGEL FLORES

e leído estos días un artículo o parte de una entrevista de un gran cocinero español, en el cuál expone la idea, de cuál es la situación actual realmente, y por lo tanto la situación que va a ser a medio plazo, en el sector que tira de la economía en este país. Cómo todo el mundo puede imaginar, el sector que tira de la economía en verdad de este país es el turístico, pero su brazo armado es la hostelería, en todos sus campos desde los bares a los hoteles, porque si el turismo no tuviera a la hostelería, ugh. A todo ello, hay que añadir la extraña situación de todo 'por el turista', que es que 'deja pasta', así en consecuencia, todo acaba siendo nada real, me refiero para el que dice y quiere estar de visita, porque es lo más de lo más. Todo ello, es porque cualquiera en este sector pone un negocio. Pero lo lamentable no es eso, que es muy respetable lo de poner un negocio, sea el que sea, lo real es saber gestionar, y de gestionar en este país, muy pocas personas, quizá tan sólo las oficinas de gestorías y alguna, uff. Es decir, lo lamentable del asunto es que llevar un negocio o también estar al mando en lugares, como asociaciones de todo tipo, en la empresa, en lo público o en lo religioso, es verdaderamente para gente que sabe y que es responsable medianamente. Y, en este país, ni lo primero, porque la mayoría de quienes están en esos asuntos no saben, solo han sido los más 'listos' del lugar, como ya lo fueron en el colegio, cuando eran "los más listos del patio", ni lo segundo, porque como los que están en esas alturas, al ser los más 'listos', realmente eso de ser responsable y cuidar de las obligaciones, si se puede, cómo que no, dando el resultado que tenemos desde lo más alto de todo. En el artículo que he leído, más o menos apunta detalles para el sector de los restaurantes y afines, diciendo que «el 50 % de los restaurantes no dura más de cinco años abiertos y el 22 % de ellos son ya fallidos antes de empezar, al no tener un buen plan de negocio». Esto lo dice con la premisa de que, llevar un negocio como un restaurante es mucho más que sólo hacer comida. También apunta, que en el futuro de 2 o 3 años, con la presión fiscal y la inflación, el hostelero se encuentra a final de año con que ha bajado mucho su margen. Cita que, a los bares de menú del día, por ejemplo, hay que hacerles un monumento, porque es complicadísimo sacarlos adelante. Además, en los próximos cinco años habrá un cambio total en el modelo de negocio y hay que estar preparado. Por otro lado, dice que, en cinco años el sueldo de un camarero profesional será de «2.500 euros y el de uno top, 4.000» y apuntando que sus cifras se refieren a «sueldos netos». Cuenta más cosas, que comentaré, por ello aviso a todo el mundo de la clase media, vienen tiempos de tempestad para el sector y tiempos de carencia para los clientes...

40PINIÓN

La Tribuna Lunes 27 de MAYO de 2024

### Concordia

Siempre pasa lo mismo. Cuando sale a relucir un término lingüístico de carácter genérico, la significación que se le da según intereses, varía bastante con respecto a su definición legal establecida. Yo tengo entendido, en base a la referencia de la RAE, que concordia es conformidad, unión, acuerdo, consenso, avenencia, paz, reciprocidad, compañerismo, amistad, hermandad, fraternidad, y así unos cuantos más sinónimos de buen entendimiento

Sin embargo, al hilo y frente a los 'dimes y diretes' de la política española, las leyes y acuerdos de Memoria Histórica o Memoria Democrática, término del que hablaba la semana pasada establecido sobre todo por los partidos de izquierda, han aparecido como contrapartida esas llamadas Leyes de Concordia en algunos gobiernos regionales gobernados por conservadores o partidos de la derecha.

Por tanto, el término concordia aludido al principio de mi comentario no parece tener el mismo significado, aunque eso sí, buscan reciprocidad en todo caso, tal vez avenencia en función de intereses —en este caso más ideológicos que sociales-, pero amistad, hermandad y fraternidad parecen destacar más por ausencia que por presencia.

Sin duda y viendo todo lo que genera, volvemos a darnos cuenta que la España actual sigue siendo heredera de la España de siempre. Dos sociedades, dos pensamientos, dos miradas al pasado y al presente, dos encuentros y desencuentros,

«Dos **sociedades**, dos **pensamientos**, dos miradas al pasado y al presente, dos **encuentros** y **desencuentros**, dos puntos de mira, dos maneras de educar...»

CATHEDRA LIBRE
MIGUEL ROMERO



dos puntos de mira, dos maneras de educar, dos ejemplos de dialéctica controvertida: Memoria democrática y Leyes de Concordia. De una y otra manera, nuestros recordados abuelos y bisabuelos, los que tanto sufrieron para vivir en paz, sentir la ilusión de vida, soñar con un bienestar en familia, siguen siendo molestados en su recuerdo, sin merecerlo, sobre todo, por su templanza, ejemplo y respeto hacia lo que les tocó vivir, haciéndolo con dignidad y honestidad, algo que parece ser no se da, ni mucho ni poco, en esta sociedad de vida que nosotros 'disfrutamos'

Me gustaría, como a tantos y tantos otros, que nuestro país –ejemplo en el mundo para muchas cosas- pudiera sentirse orgulloso de compartir ilusión, desarrollo, cultura y ejercicio democrático, en el que todos, sin excepción, pudiéramos sentir ese consenso, esa hermandad o fraternidad, y decir el eslogan quijotesco de «Sancho, vayamos juntos por el mismo camino y alcancemos así, el reto de la razón frente a la ignorancia».

ENTRE COLUMNAS | CARLOS RODRIGO

### Los espejos desdoblados

Hay quien piensa que para reconocerse a uno mismo es necesario parar, templar y mirarse al espejo.

Salir de casa sin máscara, cerrar las puertas de la apariencia, bajar las escaleras de nuestra fragilidad y mirarnos al espejo de nuestra desnudez antes de pisar la calle, sin limitarnos a meter tripa y alisarnos la ropa, sino sumergirnos en los pliegues del rostro, penetrar en las arrugas, en las heridas y en las cicatrices del alma.

Otra manera de ahondar, quizá más objetiva e imparcial, es el desdoblamiento, aventurarse dentro del espejo y mirarse a uno mismo a través de los demás, porque 'pintar a', 'escribir sobre' otro también es desdoblarse. De manera que sí, me temo que para conocerse a uno mismo debemos tomar distancia y convertirnos en otro.

Enrique Galindo es poeta y es pintor y en su libro 'Los espejos desdoblados' (Celya 2024) rinde homenaje hasta a 35 pintores y escultores a través de los versos que le ha inspirado el diálogo con sus obras.

Un recorrido intelectual, sentimental y de asombros por sus autores preferidos, aquellos que han conformado su alma creadora.

El Greco, como suerte de dios artístico primordial. Aquel que, en su mágico ensimismamiento, dijo aquello de que «la pintura es la única que puede juzgar todas las cosas» en un hermoso homenaje a Juan Sánchez.

Fiedrich y Turner, que elevaron el paisajismo a categoría de arte mayor, se emparejan con Bécquer y Pepe Hierro advirtiéndonos, mientras pasean por las nubes, que no debemos permitir que lo concreto nos destroce, que tocar lo intangible es ver un cuadro desde el borde de la vida.

Monet ejerce de Rafael del agua, de nómada de la luz y cazador del instante logrando sentarse a pintar a la sombra de la perfección.

Munch y Van Gogh, como suerte de hermanos separados al nacer, haciendo arte de su sufrimiento más íntimo, pero sin dejarnos de recordar que por mucho que la noche sea negra también tiene lunas.

Klimt y Schiele hacen de sus símbolos un rayo de luz que de una sola tormenta dibuja un cuadro completo único y sin correcciones ni concesiones.

Alberto Sánchez, Giacometti, Gabriel Cruz Marcos como amasadores y amansadores del hierro, tan fieramente humanos, aspirando a todo, sin mudar barba, ni sonrisa, ni materia.

Esteban Vicente, Rothko, despojando el cuadro hasta quedarse solo con el color, la luz que permanece en lo ya deshabitado, que no en el olvido.

El emotivo diálogo de Frida Kahlo y María Luisa Mora a cuadro y verso limpio, ungidas por el don de la batalla.

Pollock y Bacon: ¿puede la magia surgir de la caja de Pandora?

La ventisca sobre blanco de Zobel, el teatro de la escultura de Juan Muñoz y las instalaciones hechas arte de Cristina Iglesias, el rigor que no cesa de Luis Acosta, el provocativo anonimato de Bansky...

Poemas pintados y pinturas poemadas conversan en este libro muy recomendable para quien quiera liberarse, viajar de cuadro en cuadro, de libro en libro.

### Hacia una tercera reforma

9

MI MEDIA FANEGA

JORGE JARAMILLO

a aprobación -en el último pleno del Congreso de los Diputados- de una proposición de ley de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para acometer otra reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, emerge después de las tractoradas como un guiño a los movilizados, o quizás como una oportunidad política para enmendar los aspectos legales que siguen generando dudas, disfunciones o discrepancias con algunos mecanismos de aplicación.

Bien es cierto que el recorrido de la iniciativa es relativo porque dependerá más de la voluntad del Gobierno de querer recoger el testigo y reabrir el melón, cuando no hace tanto tiempo de la última, en diciembre de 2021, donde se aprobaron cambios profundos al incorporar una lista de prácticas desleales determinada por la UE, para garantizar la construcción del valor de abajo a arriba y no al revés, definiendo los costes efectivos, prohibiéndose la venta a pérdidas, las promociones engañosas, e instaurándose un registro de contratos cuya obligatoriedad entró en vigor en 2023.

Esas modificaciones -que ampliaron la revisión iniciada en los primeros meses del Covid- se justificaron como la versión más completa acometida tras casi una década de aplicación de la Ley que reguló para siempre las relaciones de compra-venta en el sector agroalimentario, más acostumbrado al apretón de manos o a los tratos de palabra, con la buena fe y la confianza como únicas garantías de cumplimiento.

Aunque la toma en consideración de la proposición de los independentistas catalanes no ha tenido votos en contra, sí la abstención del PP y de Vox, no parece que de momento se haya recibido con mucho entusiasmo en el Ministerio de Agricultura (MAPA) que trabaja más en dotar de rango estatal la Agencia de Información y Control (AICA), a tenor de las primeras impresiones que al parecer comentó Luis Planas en la asamblea general de las cooperativas de España el pasado jueves en Madrid, según confirman fuentes de esta agrupación.

Lo que sí afloraron en los discursos fueron las diferencias entre los interlocutores de la empresa de los agricultores y ganaderos del país y el propio Gobierno por el cambio que la norma ha generado en el seno de estas sociedades, ya que dicen que «no tiene en cuenta la relación socio-cooperativa como empresario que también es», más allá de su función de proveedor.

Su presidente, Ángel Villafranca, explicó 'A Pie de Campo' que cuando delega la comercialización en el gerente, en realidad está tomando decisiones sobre el momento en el que entra el producto, qué parámetros marcarán el valor, cuándo lo venderá y cuándo se liquidará, según sea la estrategia de cada cooperativa.

Y la gran discrepancia está precisamente ahí, en el sistema de pagos que de forma generalizada está diferido a un año vista, según las normas estatutarias de la mayoría de estas sociedades, lo que para los muy críticos se acerca al concepto o al menos bordea la definición técnica de una «venta a resultas» que también está prohibida en la última reforma de la Ley

Planas recuerda que «agricultores y ganaderos merecen toda cobertura legal» como exigieron reforzar en su día las organizaciones agrarias, y rechaza cualquier cambio a futuro en este punto porque entiende que «son las juntas rectoras y los gerentes quienes tienen que rendir cuentas ante sus socios ya que -incide- las cooperativas no son almacenes sino empresas», un argumento que Villafranca rebate porque «eso ocurre ya en cada una de las asambleas». El problema es que la norma obliga a comunicar toda la información «de forma fehaciente», lo que considera que «queda a criterio del inspector».

Y esa es de momento la consecuencia: que «en 2023 se abrieron cinco requerimientos de información a cooperativas (balance AICA), y en lo que va de año, son ya más de 100», asegura el también presidente de las cooperativas castellanomanchegas que cree que la otra obligación de garantizar «precios mínimos» es «una entelequia» que podría solucionarse con planes de retirada en situaciones de crisis. Argumenta por eso que el problema de la falta de valor no está precisamente en la empresa de los productores, y sugiere que «hay otros sitios donde mirar».



### El mundo de ayer



EL TIEMPO Y LOS DADOS **MANUEL JULIÁ** 

Siguiendo a Stefan Zweig Mario Draghi ha dicho que tenemos una Europa diseñada para «el mundo de ayer». Y cierto es, en estos últimos años se han producido hechos históricos que significan una frontera que divide cambios transformadores de primer nivel. Pero antes de entrar en ello me gustaría resaltar un contexto persistente en el mundo que envuelve estos cambios. The Economist elabora el Índice de la Democracia, distinguiendo entre territorios con democracia plena, democracia imperfecta, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Según el índice en el mun-do existen 23 territorios con democracias plenas, 52 con democracias imperfectas, 35 con regímenes híbridos y 57 con autoritarios. Solo la mitad de la población mundial, el 49,4 %, vive en una democracia y tan solo el 8,4 % reside en un territorio con una democracia plena. Más de un tercio de la población mundial se encuentra bajo un gobierno autoritario, una gran parte en China.

En la Unión Europea radican la mayor parte de democracias plenas, y aunque aún hay países con democracias imperfectas, si todo sigue como ahora avanzan en buena dirección. Este es el contexto mundial, y no debemos olvidarlo. Porque las que vienen son unas elecciones de enorme trascendencia para Europa. Sería un error que pensásemos, como en otras, que no sirven para nada y floreciera ese voto de castigo, o exotérico, a partidos que en elecciones nacionales nunca votaríamos.

Más que nunca Europa debe afrontar el mundo que ha cambiado. Lo primero es que debemos luchar por una Europa más fuerte y unida si queremos que sea importante en «el mundo de hoy». Solo así defenderemos mejor nuestras democracias frente a poderosas autocracias, como Rusia y China, que imponen una reglas que de seguirlas socavarían el Estado del Bienestar que tanto nos ha constado conseguir. Socavarían nuestros valores de seguridad climática y tecnológica, como gritan nuestros agricultores respecto a la carga económica que lleva sus productos por las leyes medioambientales.

La guerra de Ucrania y la salvaje venganza del gobierno ultra de Israel sobre Gaza abunda en la necesidad de una política de defensa común. Los gobiernos de Polonia y Grecia ya han propuesto la creación de un escudo antimisiles, y un altísimo porcentaje de los europeos está a favor de aumentar los gastos en defensa. Soy pacifista, pero no imbécil, y tenemos mucho bueno que defender.

Lo que parece muy claro es que solo hay una respuesta europea, no nacional, eso es lo que desearían USA, China y Rusia, vernos divididos. Sería un terrible error que volviéramos a los nacionalismos de antaño, que es lo que propone la extrema derecha aunque Meloni se ponga piel de cordero.

POLÍTICA Y HUMANISMO | FERNANDO DIEZ MORENO

### Humanismo y Karol Wojtyla (VI)

En artículos anteriores hemos hablado de la cultura, la dignidad de la persona, la defensa de los derechos humanos y el personalismo, como características del humanismo de San Juan Pablo II. En este voy a referirme a otras cualidades.

5. El papel del Estado. Para Wojtyla, el Estado, no solo tiene las obligaciones derivadas de los textos constitucionales, sino que además está obligado, por su propia naturaleza, a defender ciertas verdades morales fundamentales del ser humano y que nacen del compromiso moral con todos los derechos humanos básicos. Superada la concepción del origen divino del poder, Wojtyla consideró que el Estado constitucional moderno había nacido del compromiso de proteger aquellos derechos y debía cumplir esa promesa, especialmente en los temas que tenían que ver con la vida, como el aborto o la eutanasia.

Estima superada la tensión dialéctica entre un Estado limitado a cumplir simplemente las tareas establecidas por la ley, y un Estado obligado a defender ciertas verdades morales fundamentales. O sea, todo lo contrario de lo que ocurre hoy en España.

6. La ética sexual. Fruto de su experiencia en la dirección espiritual de jóvenes y de matrimonios, publicó antes de ser Papa, el libro "Amor y responsabilidad". Y después, dedicó uno de los primeros ciclos de sus homilías catequéticas en las Audiencias Generales, durante casi tres años, al tema. Tales homilías están recogidas por la Editorial "Palabra" en dos libros titulados "Varón y mujer. Teología del cuerpo" y "El celibato apostólico". Se trata de dar un nuevo enfoque a las verdades antiguas, una aventura teológica que parte de la diferencia física entre el varón y la mujer, que busca en esa diferencia y complementariedad sexual una ética de comunión interpersonal capaz de expresar la nobleza del amor humano, y enseña que el amor desinteresado, propio de la comunión sexual dentro del matrimonio, es un icono de la vida interior de Dios.

De esta teología del cuerpo surgió el "feminismo de Juan Pablo II", que se expresa en 4 ejes contenidos en la Carta Apostólica "Mulieris dignitatem": 1) defensa de la igualdad jurídica y política en la sociedad civil; 2) existencia de un "genio femenino" en la encarnación de la madre, exclusivo de la mujer en la ley de la entrega; 3) oposición a su ordenación sacerdotal; y 4) teología de la Virgen María como modelo de discípula cristiana.

7. La amistad. Una de las cualidades humanistas de quienes nos tenemos por tales es el sentido de la amistad. Karol Wojtyla careció de familia desde los 21 años en que muere su padre. Antes murió su único hermano, y antes aún su madre. De su padre aprendió la fe y el sentido de la oración. Esta falta temprana de calor familiar lo compensó desarrollando un excepcional sentido de la amistad. Los amigos de Karol Wojtyla lo fueron durante toda la vida, y mantuvo relación con sus amigos de Cracovia durante el pontificado. Dio muestras cumplidas de esa amistad en numerosas ocasiones, invitando a compartir momentos de descanso o a participar en comisiones o grupos de estudio. En este sentido podemos decir que fue un privilegiado porque tuvo muchos amigos que le duraron toda la vida y no tuvo necesidad de hacer amigos "desde el poder", que suelen durar muy poco.

8. El martirio. Hemos destacado también el martirio como una cualidad de algunos humanistas, como Santo Tomás Moro. Creo que se podría también predicar de Karol Wojtyla. El atentado que sufrió en 1981 le habría hecho mártir si hubiera fallecido como consecuencia de él. No fue así, pero le dejo secuelas toda su vida y acentuó los efectos de su enfermedad en los últimos años. La progresiva disminución de su capacidad física no le impidió mantener un programa agotador de viajes por el mundo y de comparecencias públicas, cada vez más necesitado de asistencias. Los últimos meses fueron un auténtico calvario y todos fuimos testigos angustiados de ello. Y cuando algunos plantearon la conveniencia de renunciar y retirarse, respondió: "Ah! si Cristo hubiera podido bajarse de la cruz".

¿Sería mucho pedirles a nuestros políticos que imitaran alguno de los rasgos que caracterizaron a S. Juan Pablo II? Él fue también un gobernante y un Jefe de Estado



BAJO EL VOLCÁN JUAN BRAVO

### Milei

El estado de desesperación de algunos pueblos provoca dislates del tipo Milei, un individuo extravagante, lenguaraz, excesivo en todo, y, por consiguiente, patético. Personajes ubuescos, tipo Trump o Milei, son, de por sí, una amenaza en un mundo global donde cada cual saca músculo como puede, amenaza al que tiene enfrente, no respeta y en el que los miedos se multiplican. Productos, sin duda, televisivos: son para echarse a temblar, por su desprecio a la inteligencia, a la cordura y al sentido común.

Tienen a su favor, qué duda cabe, el desengaño de las masas, hartas de promesas vacías de políticos sin fuste, su dominio de la palabra engañosa y falaz, y su tremendo descaro discursivo. A lo que conviene añadir la terrible pobreza intelectual, y hasta me atrevería a decir, moral, de la clase política en el mundo actual, que hace que el tuerto sea el rey en el país de los ciegos.

Lo de Milei y su sierra mecánica es de nota. Si Perón levantara la cabeza... Pero todo es posible en esa Argentina riquísima y en la que, como por arte de magia, la riqueza la acaparan unos pocos, y los pobres y desahuciados van a más. Ignoro si, detrás de su verborrea y sus topicazos, existe verdad alguna, o si, a fuerza de repetir patrañas ha terminado por creérselas y crearse a su propio personaje, pero su irrupción en España como elefante en cacharrería dista mucho de tildarse de elegante.

Y es que, en vez de tomar como punto de referencia al rey Felipe VI, que acudió a su toma de posesión como monarca en ejercicio de España, optó por tomar el guante de Pedro Sánchez, que, tan mal aconsejado como acostumbra, ni se dignó a enviarle la correspondiente felicitación, en un gesto más de su lamentable modo de obrar, y que sin duda le viene del desconsiderado gesto de su buen amigo Zapatero con la bandera estadounidense.

Claro que también tiene Milei en su descargo la descalificación del ministro Óscar Puente, actuando una vez más de villano que provoca catástrofes. Tildar públicamente al nuevo presidente argentino de drogadicto, sin que su jefe le llame seriamente al orden, es un gran error, que, como la piedra que se desprende, acaba provocando una avalancha.

Es evidente que ni España ni Argentina andan sobrados en sutilezas diplomáticas. Una vergüenza, máxime cuando los protagonistas se calientan cada vez más. Sin embargo, viendo el cariz que toman los acontecimientos, no cabe duda de que Sánchez se ha dejado atrapar en las redes de un Milei, que busca desesperadamente la forma de desviar la atención de su caótica y errante gestión que tiene en pie de guerra a los trabajadores y, cada vez más, desempleados de su país. A los españoles, en momentos como el que acabamos de vivir, nos pierde la soberbia y a Sánchez, una vez más, lo ha perdido.

Antes de retirar al embajador en Buenos Aires, debería haber escuchado a la voz de la prudencia que sin duda le expresó su temor ante la azarosa suerte de las miles de empresas españolas en territorio argentino. Un político que se precie ha de tener temple y anteponer los intereses de sus conciudadanos a los propios. Máxime cuando, detectado su punto flaco, Milei busca sangre.

Digamos, para concluir, que la política exterior de España, desde el pasmoso viraje marroquí, no da una a derechas, sorprendiendo a propios y extraños. De seguir obrando a la buena de Dios, terminaremos alineándonos con Venezuela, Cuba y los parias de la tierra. De momento, con su actitud precipitada, ha proporcionado a este visionario un arma de todo uso, la misma que tiene él con el PP, responsable de todos los males que asolan nuestra patria.



CASCO HISTÓRICO | INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN EL MONASTERIO DE SAN CLEMENTE





### El Consorcio opta por una cámara bufa en San Clemente para frenar las humedades

El organismo aprobó una obra de emergencia en el convento, con un presupuesto de 92.000 euros, para limpiar y restaurar los muros de la iglesia y el comulgatorio

M.G. / TOLEDO

El Monasterio de San Clemente no ha pasado nunca desapercibido para el Consorcio de Toledo, muy pendiente desde hace años de los problemas de humedades que sufre este Bien de Interés Cultural (BIC), uno de los monasterios que mayor superficie ocupa en el Casco Histórico.

Hace poco más de diez años, aprobó por necesidad un proyecto de rehabilitación en las calles San Román, San Clemente y la travesía de San Clemente para hacer frente a las humedades con el objetivo de que el subsuelo respirase y atajar los problemas de capilaridad, pero no se consiguió todo el efecto esperado y el Consorcio vuelve a estar de nuevo enfrascado en una obra de urgencia para evitar que las humedades sigan deteriorando la iglesia y el comulgatorio de San Clemente.

El Consorcio ha vuelto a entrar en el monasterio, tras la restauración paisajística de los claustros que ejecutó hace diez años, para poner freno a las humedades, limpiar paramentos, rellenar con morteros adecuados las zona más deterioradas y realizar una cámara bufa en forma de 'c', salvando únicamente uno de los laterales, alrededor de los paramentos que rodean el interior de la iglesia para lograr «ventilar esa humedad y que no afecte a los paramentos», al retablo de madera que preside el altar ni a las pinturas del comulgatorio, una pequeña bombonera que utilizaban las monjas de



Los paramentos de la iglesia están muy deteriorados por la humedad. / YOLANDA LANCHA

clausura a la hora de comulgar.

El Consorcio se ha tenido que dar prisa y aprobar de urgencia la intervención, que cuenta con un presupuesto de 92.000 euros, para subsanar las humedades lo antes posible y evitar que el ciclo de lluvia afectase aún más al convento, según explicó recientemente el gerente del organismo, Jesús Corroto, a pie de obra, junto a uno de los dos arquitecto di-

rectores de esta obra, Roberto Fernández Díaz, que la codirige con Ignacio Barceló. Ambos apuntan la imposibilidad de reconducir el agua, dado que históricamente había un manantial subterráneo bajo el convento, por lo que la única forma de frenar el deterioro de los muros se consigue «buscando una ventilación forzada saneando los laterales de los muros para que respiren y crear una

corriente de aire mediante este cajeado con una zanja con una profundidad de 80 centímetros».

El arquitecto asegura que la restauración que se llevó a cabo hace sesenta o setenta años utilizando morteros de cemento ha agravado los problemas de humedad, provocando a su vez el desprendimiento de los zócalos de mármol.

Sin embargo, la buena noticia pa-

#### DECLARACIONES

**JESÚS CORROTO**GERENTE DEL CONSORCIO

«Era urgente actuar en San Clemente antes del ciclo de lluvias para evitar que los problemas de humedad se agravasen. Por ese motivo, el Consorcio ha destinado una subvención directa, urgente y excepcional»

**ROBERTO FERNÁNDEZ** DIRECTOR DE LA OBRA

«Hace sesenta o setenta años se realizó una reforma en el interior de la iglesia y los morteros de cemento que se utilizaron han agravado las humedades»

MIGUEL BONACHE
DIRECTOR DEL EQUIPO DE
RESTAURACIÓN

«Nos ha llamado mucho la atención el moderno diseño de la azulejería del interior del comulgatorio a pesar de que probablemente sea del siglo XVI»

ra el arquitecto ha sido encontrarse los yesos originales, un hallazgo que posibilita aplicar un mortero de cal para que puedan respirar los muros y la humedad no afecte a zócalos ni a cualquier elemento decorativo que se encuentre a su paso.

No es la primera vez que el Consorcio opta por este procedimiento. También eligió realizar una cámara de ventilación perimetral en la Capi-



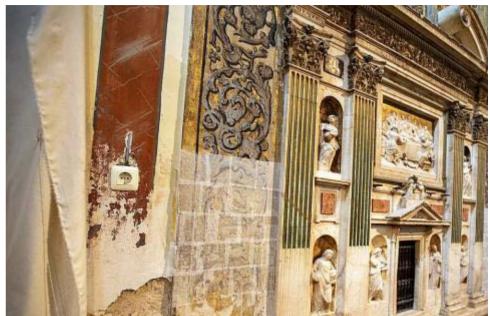

lla de San José hace tiempo por problemas de humedades para frenar la entrada de agua al edificio por el subsuelo, como ocurre en San Clemente. Esta opción también se tomó hace diez años en el convento de Santa Clara sin ir más lejos.

La Tribuna, testigo de la ejecución de estos trabajos de urgencia, ha comprobado el cuidado con el que se ha ido retirando el zócalo de placas de marmol grisáceas, combinadas con otras rojo alicante en las zonas donde no se han conservado las originales, para su posterior colocación una vez que se limpien, saneen y se restauren los muros de la iglesia.

La suerte con la que se han topado los técnicos es el buen estado del retablo de alabastro en la trasera de la iglesia, una pieza que ha resistido los problemas de humedad. En cambio, en el retablo mayor de la iglesia, obra del escultor Andrés Sánchez Cotán, «hay elementos de madera afectados por pudrición», explica Roberto Fernández.

EL COMULGATORIO. Las obras del Consorcio en San Clemente avanzan a buen ritmo y está previsto que concluyan a principios de julio, puesto que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses. Al margen de la intervención en la iglesia, un equipo de restauradores liderados por Miguel Bonache, trabaja al mismo tiempo en el interior del comulgatorio, enfrente del coro de las monjas, en la trasera del retablo de alabastro de la iglesia. Un espacio de reducidas dimensiones que llama la atención por su azulejería y las pinturas murales que se conservan, aunque la humedad ha puesto en jaque parte del interior de este habitáculo.

El equipo, integrado también por Eva Bajo y Natalia García, opera con detalle «el saneado del muro soporte», con lo que está siendo necesario retirar esta azulejería, que estiman del siglo XVI, la misma, según detalla Corroto, que la del arrimadero de las Comendadoras. Una vez subsanado todo, los restauradores recolocarán con sumo cuidado los azulejos.

Por otra parte, el equipó trabaja en limpiar y consolidar los muros con pinturas murales, aunque la restauración estética no entra en esta intervención del Consorcio, y se deja

#### EN IMÁGENES

La iglesia y el comulgatorio. Galería de fotografías que muestran la realización de una cámara bufa en el interior de la iglesia para evitar un mayor deterioro de los paramentos. El equipo de restauradores trabaja en el interior del comulgatorio para limpiar y consolidar las pinturas y la azulejería decorativa de este pequeño habitáculo que usaban las monjas para comulgar a través de un pequeño vano con una doble rejilla. El gerente del Consorcio visita la obra junto al director de la intervención, Roberto Fernández. / YOLANDA LANCHA

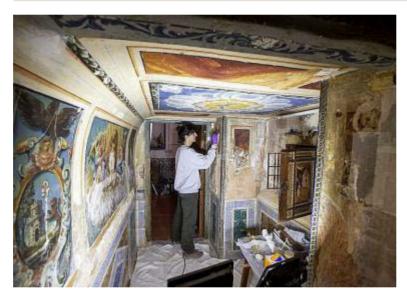



todo preparado, como indican los expertos, para futuras intervenciones. En este caso, Corroto aún no sabe si el próximo año habrá partida para continuar practicando labores de conservación en San Clemente, dependerá de la urgencia y la excepcionalidad para actuar en otros BIC, pero cree que si queda algún remanente se acometerá la restauración.

También Bonache explica que el equipo se ha encontrado parte de los muros con repintes posteriores a las pinturas originarias, quizá del siglo XVIII, fingidos de acabados de azulejería, con lo que todo indica que los problemas de humedades en el comulgatorio se perpetúan desde hace siglos y en distintos momentos se optó por restaurar con iconografías diferentes en lugar de intervenir en las pinturas murales primitivas.

Además, detalla otro hallazgo curioso e inesperado, una doble reja en el comulgatorio que las religiosas, una orden de monjas de clausura, usaban para recibir la comunión.

Cualquier intervención en un BIC

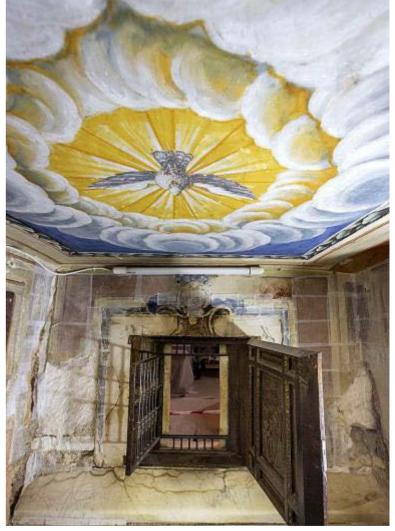

puede dejar al aire descubrimientos sorprendentes y San Clemente no ha defraudado en ese aspecto. Durante el desmontaje de zócalos en las cercanías del comulgatorio se han topado con los restos mortales de Fernando Pérez de la Fuente, un influyente noble del siglo XVI, fundador del convento ubicado donde se encuentra el colegio Medalla Milagrosa.

En este caso, el arqueólogo Alejandro Vicente Navarro, codirector de la intervención junto a Natalia Muñoz, señala que está prevista la reducción de los restos para volver a colocarlos en el mismo sitio. Quizá el hallazgo no ha sido tan casual porque una lauda cercana al retablo de alabastro indicaba el enterramiento, pero lo que sí se desconocía era de quién se trataba.

El Consorcio lleva ya más de la mitad de la intervención prevista en el convento y en julio concluirá esta fase, pero seguramente volverá antes o después de nuevo a San Clemente para seguir cuidando un convento muy arraigado en la ciudad.

8TOLEDO

### FESTEJOS | RECINTO FERIAL DE LA PERALEDA







El escenario de conciertos se ubica ligado al recinto habilitado para las carpas de hostelería. / AYTO. TOLEDO

### Taburete, Abraham Mateo y las nuevas carpas reavivan las fiestas

Este fin de semana, la banda de Willy Bárcenas, 'LOS40 Pop' y las peñas llenaron La Peraleda, donde la novedad estuvo en la distribución de las carpas hosteleras

O. FURONES / TOLEDO

El recinto ferial de la Peraleda, en Toledo, se ha transformado este fin de semana en el epicentro de la música gracias a las diversas actividades programadas con motivo de la celebración del Corpus Christi 2024. Un lu $gar\,prepara\bar{d}o\,con\,esmero\,durante$ semanas, trabajando a contrarreloj para que luzca en su máximo esplendor. Una de las grandes novedades de este año ha sido la instalación de ocho carpas y dos food trucks, que han añadido un toque especial al ambiente festivo.

Estas instalaciones han movilizado a miles de personas para disfrutar de un ambiente festivo diferente, desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas de la noche. Las carpas, con unas dimensiones aproximadas de 150 metros cada una, han albergado a decenas de vecinos y vecinas, así como a las peñas que se han formado en la ciudad este año para la ocasión. La oferta ha sido variada y atractiva: música, bailes, risas y una amplia oferta gastronómica que incluye raciones, hamburguesas o bocadillos, asegurando así una experiencia completa para todos los asistentes.

Esta nueva iniciativa ha debutado con el I Concurso de Peñas del Corpus, una competencia que ha gene-

Los primeros días del nuevo recinto dejan sensaciones **positivas** entre los toledanos



El recinto también registró una alta asistencia incluso en la tarde de ayer, domingo. / LA TRIBUNA

Las peñas fueron las protagonistas del fin de semana. / LA TRIBUNA

ción. En total, 13 peñas se inscribieron, sumando un total de 1.783 integrantes que han llenado de color y alegría La Peraleda. Entre las peñas premiadas se encuentran 'Pachasco', 'Al Despiste' y 'Deparranda', junto a 'Tarambanos', quienes fueron reconocidos por la originalidad de su camiseta. La primera jornada festiva se completó con el concierto de 'LOS40 Pop', que reunió a miles de personas. En esta edición de 2024, el públi-

rado gran expectación v participa-

co toledano pudo disfrutar de actuaciones de artistas de la escena urbana y pop nacional, como Soge Culebras, Abraham Mateo y Walls, quienes dieron el pistoletazo de salida a las Fiestas del Corpus Christi.

Uno de los platos fuertes llegó el sábado con el concierto de Taburete. La banda, formada por Willy Bárcenas y Antón Carreño, revolucionó La Peraleda con su música v su entusiasmo. Cinco años después de su última actuación en Toledo, y con alrededor de 2.000 entradas vendidas, hicieron vibrar al público toledano con canciones como 'Sirenas'.

El domingo, la atención se centró en el nuevo show de Los Morancos. Los hermanos Cadaval presentaron una divertida trama carcelaria llena de parodias de temas actuales, nuevos personajes y mucho humor, sin olvidar los momentos musicales. Programación variada donde la nota estuvo en la participación de un nuevo conmeepto de recinto ferial. Los toledanos podrán seguir poniéndolo a prueba hasta el 2 de junio.

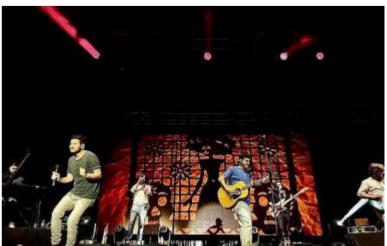

'Taburete' fue el plato fuerte del sábado. / AYTO, TOLEDO

FESTEJOS | PALOMAREJOS

### Las fiestas de **Palomarejos** serán entre el 3 y el 9 de junio

Las organizará el Ayuntamiento tras el renuncio de la Asociación de Vecinos. A éstos les ha trasladado la fecha, pero todavía no ha explicado ni el emplazamiento, ni las actividades previstas



Palomarejos no se va a quedar este año sin fiestas. Ante la renuncia de la Asociación de Vecinos La Voz del Barrio, el Ayuntamiento va a tomar el relevo, según ha confirmado el concejal responsable, José Vicente García-Toledano, al presidente vecinal, Paco Arce. No obstante, a diez días del inicio de las actividades, el Consistorio no ha explicado a los vecinos ni las actividades concertadas, ni siquiera el espacio elegi-

Apunta Arce que a principios de mes García-Toledano le llamó por teléfono para confirmarle que las fiestas las haría el Ayuntamiento, concretamente, en la semana comprendida entre el 3 y el 9 de junio, fechas que quedan libres en la apretada agenda de festejos de ese mes. Arce le respondió pidiéndole información sobre el tipo de actividades y su ubicación. Sobre todo, la Asociación quiere saber si hav algún tipo de actuación infantil, para tratar de que no coincida con la actividad que los vecinos sí tienen previsto



El Ayuntamiento se encargará de las fiestas. / YOLANDA REDONDO

hacer en la plaza de Cataluña durante la siguiente semana, posiblemente, una fiesta de la espuma. Sin embargo, a diez días del inicio de las fiestas, el Consistorio no ha respondido a la petición de información.

CARTELERA. Al tiempo, la Asociación de Vecinos está informando al barrio de los motivos por los que ha renunciado a organizar este año las fiestas. Lo está haciendo con una pegada de carteles por las calles y los dos tablones de anuncios en la calle Andalucía y la plaza de Aquisgrán. De esta forma, comunica a los vecinos que si hay fiestas, serán municipales.

La Asociación informa de su decisión de dejar de organizar las fiestas del barrio «porque año tras año, el Gobierno municipal nos viene discriminando con respecto al barrio del Polígono, donde se vuelca en organizar y financiar las fiestas sin estimar gasto alguno. Llevan haciendo esta 'cacicada durante 26 años y creemos que solo obedece a intereses electorales». El comunicado prosigue

recordando para las fiestas de Palomarejos el Ayuntamiento ha venido aportando 2.000 euros, mientras que sufraga las del Polígono «con la friolera de 164.994», lo que posibilitó la llegada el pasado año de Víctor Manuel o Desakato. La Asociación ha perdido un reparto proporcional del dinero, y ante la negativa municipal, «nos hemos cansado de hacer el

La Asociación informa que ha renunciado a organizar las fiestas, algo que hará el Ayuntamiento entre el 3 y el 9 de junio.



### INFORMACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO, SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS A EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO, EN CONCRETO, DE LA UTILIDAD PÚBLICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE REFERENCIA: E-45211122374 CORRESPONDE II.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica y el artículo 22 del decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la solicitud de autorización administrativa de construcción y la relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública.

Referencia: E-45211122374 Corresponde III.

Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Situación: Parcela 119 del poligono 506 en el término Municipal de Corral de Almaguer (Toledo).

Proyecto: Reforma de línea aérea media tensión 15kv del circuito CRR703. Instalar reconectador en apoyo 71 en el término municipal de Corral de Almaguer (Toledo)

Características principales de las instalaciones:

- En la linea de alta tensión a 15 kV "CRR70306212":

  Se instala apoyo nº71 de tipo C 16/3000.

  Se elimina el apoyo existente nº71.

  Nueva linea aérea, LA-56, de 5 metros entre el apoyo 71 proyectado y el apoyo 71-1 existente.

  Se retensa conductor, LA-56, entre los apoyos existentes 70 y 72, de 274 metros de longitud.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.

La declaración de utilidad pública llevará implicita en todo caso. la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación

Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar.

- · La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energia, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que regi · La servidumbre de paso subterrâneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás caracteristicas que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que
- nentariamente se establezcan Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciando, si fuera necesario.

Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente en la siguiente dirección web: <a href="https://nube.jccm.es/index.php/s/luy8dp1Zpk1DpA">https://nube.jccm.es/index.php/s/luy8dp1Zpk1DpA</a> pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

En el lugar y fecha de la firma electrónica. La Delegada Provincial RBDA: Reforma de línea aérea media tensión 15kv del circuito CRR703. Instalar reconectador en apoyo 71 en el término municipal de Corral de Almaguer (Tole

| Nº de afección | Datos catastrales   |      |          |                            | Afección |        |          |        |          |                |          |                       |  |
|----------------|---------------------|------|----------|----------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|----------------|----------|-----------------------|--|
|                |                     |      |          | Titular / es               |          | Apoyos |          | Vuelo  |          | Canaliz, subt. |          | Naturaleza<br>terreno |  |
|                | Polg                | Parc | Paraje   |                            | Nº.      | Cant   | Sup (m²) | Long   | Sup (m²) | Long           | Sup (m²) | 18110130              |  |
| 20             | 506                 | 119  | La Gasca | 1-11-1-1-1-1-1-1           | 44       |        | 4.00     | 4.0166 |          |                |          | Labor o Labradio      |  |
| 10             | 45054A508001190000M |      |          | José María Martinez Solano | 2        |        | 1,69     | 4,9166 | 68,8317  |                |          | secano                |  |

### **CULTURA** | ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE LUIS TRISTÁN

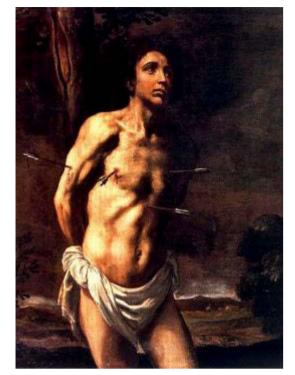







### TRISTÁN, SU VIDA EN TOLEDO EN DOCUMENTOS

Gracias a los documentos atesorados en el Archivo Histórico de la Provincia, conocidos desde hace un siglo, se puede hacer un recorrido por la vida y obra de Luis Tristán

J. MONROY / TOLEDO

ste año se cumplen cuatro siglos de la muerte del pintor toledano Luis Tristán, destacado discípulo del Greco, y para conmemorarlo, entre otras acciones, su ciudad le rinde homenaje a través de una muestra en el museo de su maestro. Más allá de este acercamiento, es posible conocer mejor su corta pero intensa vida gracias a los documentos que atesora el Archivo Histórico Provincial de Toledo, desde sus contratos a sus deudas y su testamento. Prácticamente todo es conocido desde hace casi un siglo.

Los documentos archivados en la calle Trinidad nos cuentan que al poco de regresar del viaje por Italia en el que adquirió su propio estilo, Tristán recibió el encargo de varios lienzos para el monasterio de la Sisla. Entre otros, allí se encuentra el contrato, que incluía un espléndido 'Calvario' hoy en el museo del Prado.

A partir de ahí, parece que todo le comenzó a ir bien al pintor. Como han recogido varias entradas del propio blog del Archivo, de sus papeles se desprende que Tristán se prometió en matrimonio con Catalina de la Higuera, y firmó ante notario la correspondiente promesa. Otros documentos hablan de que debía de tener bonanza económica por aquellos tiempos, dado que avaló a su madre, Ana de Escamilla, en 1618, para alquilar el mesón de la Fruta Vieja, cerca de la



Contrato de aprendizaje de Camprobín. / LT

iglesia de San Nicolás.

Poco después, en 1619, contrató a su primer discípulo conocido, Pedro de Camprobín, y tres años después aceptó a otro, llamado Bartolomé García. El Archivo cuenta con sus contratos de aprendizaje.

Están allí hasta los contratos de arrendamiento de las distintas vi-

viendas en las que Tristán vivió. Gracias a ellos, sabemos que primero lo hizo en una casa en el callejón de Gaitán en 1615 y un año después otra en la parroquia de San Miguel. En 1618, vivió en Madrid, sin poder precisar su ubicación concreta. Finalmente, su última residencia, en 1621, consta en la toledana calle del Barco.

**TESTAMENTO Y DEUDAS.** Aunque eran ya conocidos, el Archivo divulgó en la primera entrada de su blog de este año, tanto estos datos de viviendas, como el testamento y las deudas de Tristán. El artista toledano murió joven, en

1624. El 6 de diciembre de ese año hacía testamento con Jorge Manuel Theotocopuli como único testigo, además del notario. Curiosamente, Jorge Manuel había sido el testigo del testamento de su padre y ahora lo hacía del mejor alumno de aquel y a la vez su amigo.

Aquel testamento recoge las obras inconclusas del autor. Tristán dejaba como heredera universal a su madre, Ana de Escamilla, salvo un remanente de un tercio para su esposa Catalina de la Higuera. La propia Escamilla y su confesor, el licenciado Diego Fernández, fueron sus albaceas. A Fernández además le entregó en vida una memoria de sus cuantiosas deudas para que pudiera liquidarlas.

Sobre los cuadros que no terminó, el testamento recoge unos lienzos encargados por el cura de Orgaz, por los que ya había recibido a cuenta más de 1.000 reales, otras pinturas con destino al retablo de Alameda, que había contratado poco antes de su fallecimiento, así como un estandarte en Mocejón por el que ya había percibido 476 reales.

A tenor de esta documentación, en el Archivo llegan a la conclusión de que Tristán murió con deudas cuantiosas. Así se concluye al conocer que tenía empeñados cuatro paisajes a Francisco Fernández Maroto. Pedro de Palma tenía en su poder, por la misma razón, dos tablas suyas que eran de Dominico, su maestro El Greco, y un Cristo. A Juan Francisco Bozo y a Francisco Agustín, que eran primos, les debía unos 4.000 reales. El primero le había encargado que le pintase 'La historia de Gofredo' y dice que ya había entregado a su primo 16 cuadros de la serie. Otros cuatro lienzos más, tenía empeñados en casa de un mercader del Alca-

Finalmente, Tristán tenía comenzados un retrato de cuerpo entero del comerciante genovés Juan Domingo de Santa Águeda y otro de Baltasar de Mesa. Al primero le adeudaba 700 reales, operación en



la que estaba obligada su mujer, y tenía en prenda de esa cantidad una Encarnación y dos lienzos de Nuestra Señora de la Concepción,

uno con el manto azul y otro blanco. Y se mencionan dos paisajes

más obra de su hermano, Manuel de Acevedo, que también cultiva-

Decir que en realidad estos do-

que otros investigadores han con-

tinuado en el tiempo.

ba el arte de la pintura.





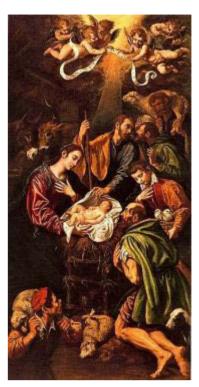

Nicolás de Bari de Toledo aportará a la muestra la obra de El Greco 'Santiago el Mayor'. Las demás obras son del propio Tristán. La parroquia de Santa María a Mayor de Talavera de la Reina cederá 'San José'; de la Catedral de Toledo se expondrá 'San Sebastián' y del convento de Santa Isabel de los Reyes de Toledo la 'San Miguel Arcángel'. El convento de las Jerónimas de San Pablo cederá 'San Jerónimo en su estudio'; y The Fitzwilliam Museum de Cambridge, la 'Adoración de los pastores'. 'La imposición de la casulla a San Ildefonso' y 'Asunción de la Virgen', son propiedad de coleccionistas privados.

### OCHO OBRAS PARA ENTENDER A TRISTÁN

El museo del Greco conmemora el centenario de la muerte de Tristán con una muestra con siete obras del artista y otra de su maestro, que abrirá sus puertas en el segundo semestre del año

J. MONROY / TOLEDO

cumentos de Tristán en el Archivo uis Tristán nació sobre se conocen desde hace un siglo. Fue Francisco de Borja de San Ro-1585 en torno a Toledo, mán, el primer director del AHPhijo del artesano y mer-TO, quien con motivo del centenacader Domingo Rodrírio de la muerte del pintor publicó guez y Ana de Escamilla. Su apeen 1923 un artículo homenaje titullido artístico, Tristán, puede ser lado 'Noticias nuevas para la bioel segundo de su padre. Desde hace cuatro siglos se le considegrafía del pintor Luis Tristán, para la Real Academia de Bellas Artes y ra el mejor discípulo del Greco, a Ciencias Históricas de Toledo (Rapesar de su pronta muerte, en bacht). De Borja de San Román fue 1624. Con motivo de este aniverel primero que localizó una serie sario, el museo del Greco de Tode documentos de Tristán en diledo organizará durante el seversos archivos, algunos entre las gundo semestre del año la muesescrituras de los protocolos notatra 'Tristán: entre lo divino y lo riales del Archivo Histórico, labor humano'.

Se trata de una recopilación de ocho obras del artista y de su maestro de las que se podrá disfrutar por primera vez reunidas en la ciudad cuando lo decida el Ministerio de Cultura, que las ha asegurado en 16,7 millones de euros. La garantía comenzó este 10 de mayo y concluye el 10 de diciembre, aunque se podría prorrogar, y con ella la muestra, si así lo desea el Ministerio.

LAS OBRAS. Las ocho pinturas provienen de entidades públicas, sobre todo espacios religiosos, y coleccionistas privados. La Parroquia de San Nicolás de Bari de Toledo aportará a la muestra la obra de El Greco 'Santiago el Mayor'. Se trata de un óleo del desaparecido retablo del templo don-

de Santiago aparece de peregrino. A partir de ahí, las otras siete obras son ya de Tristán. La parroquia de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina cederá a la exposición el cuadro 'San José', retablo de su capilla de Santa Leocadia, probablemente procedente del convento de Santa Catalina; del cabildo primado de la catedral de Toledo se expondrá 'San Sebastián' del que el propio museo del Greco dice que es «un cuadro muy veneciano desnudo y con flechas», y del convento de Santa Isabel de los Reyes de Toledo la 'San Miguel Arcángel', conservado por las religiosas en su propio museo.

Por su parte, el convento de

las Jerónimas de San Pablo contribuirá a la muestra con la cesión temporal de la obra 'San Jerónimo en su estudio, uno de los dos que conserva del autor motivo de homenaje, que llegó a pintar por lo menos cinco veces esta figura; y The Fitzwilliam Museum de Cambridge cederá la 'Adoración de los pastores', obra navideña fechada sobre 1620 que ha terminado en Inglaterra. La imposición de la casulla a San Ildefonso, que ha cedido un coleccionista privado, representa la leyenda toledana con una amplia gama de colores. Finalmente, la 'Asunción de la Virgen', también proviene de un coleccionista privado.

Autores nacidos a partir del 26/05/1999 (incluido)
Fecha final presentación de obras: 30/10/2024
Premio: 2.500€ y publicación por Ediciones Hiperión

[...]

Información y bases:
premiotinobarriuso.diariodeburgos.es

Diario de Burgos
Hiperión

TURISMO | ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

### Caen las pernoctaciones en un abril sin días de Semana Santa

Suben los viajeros, que alcanzan su récord en tal mes, pero descienden las noches de hotel pasadas en Toledo

Á. DE LA PAZ / TOLEDO

Las pernoctaciones turísticas en la ciudad de Toledo disminuyeron un 2,7% en abril respecto al mismo mes del año anterior. El efecto de la Semana Santa explica la leve caída registrada: en 2023, el Domingo de Ramos se celebró el segundo día del cuarto mes, por lo que el grueso de las festividades pascuales quedaron inmersas en tal periodo; sin embargo, el último Domingo de Resurrección ha coincidido con el último día de marzo, lo que ha dejado sin fechas festivas a tal mes más allá del improbable Lunes de Pascua

Abril cerró con 91.996 pernoctaciones, un volumen inferior al de las 94.568 estancias del mismo mes del año anterior. El dato, en cualquier caso, mejora los registros tanto de 2022 (85.117 pernoctaciones) como de 2019 (83.191 pernoctaciones), ejercicio previo a la irrupción de la pandemia que condicionó la movilidad durante 2020 y 2021,

Más allá del dato parcial de abril, en los cuatro primeros meses del año actual, el volumen de noches contratadas en alojamientos hoteleros de la capital regional alcanza las 286.520 estancias, un 3,4% más que la cifra del pasado año en tal cuatrimestre.

La evolución positiva del indicador hotelero certifica el buen momento de la actividad turística en la ciudad. Además de las pernoctaciones, las cifras de visitantes también se elevan respecto a años pretéritos. Entre enero y abril, han sido 176.570 los viajeros que han disfrutado de al menos una noche



Las pernoctaciones cayeron un 2,7% en abril respecto al mismo mes del año anterior. / YOLANDA LANCHA

en alguna de las hospederías de Toledo. Se trata de un 5,9% más que en el primer cuatrimestre de 2023, cuando se contabilizaron 166.697 turistas perpoctadores.

Los datos reflejan un crecimiento de la masa de visitantes más intenso que las noches de hotel contratadas. La correlación entre ambas magnitudes apunta a una menor estancia media de los turistas en la ciudad, una realidad que ahonda en una de las debilidades del turismo toledano, la referida a la necesidad de convertirse en un destino que atraiga a sus visitante más tiempo que unas pocas horas. Por ejemplo, las pernoctaciones cayeron un 2,7% en abril respecto al mismo mes del año anterior, pero al mismo tiempo el número de viaieros se incrementó un 4.2% interanual, hasta las 57.825 personas, recórd de la serie histórica para el La cifra de turistas extranjeros se dispara un 24,4% interanual entre enero y abril

cuarto mes del año.

Entre los datos relativos a la evolución turística de la capital imperial cabe reseñar el impacto creciente del turista foráneo. Durante el primer cuatrimestre, la ciudad ha ganado más de 10.000 turistas pernoctadores respecto al mismo lapso, lo que supone un repunte del 24,4%. Los extranjeros también ha disfrutado de un 7,5% más de estancias. Los ciudadanos de terceros países representan, en lo que llevamos de año, el 30,3% de las pernoctaciones y el 30,6% de los viaieros en la ciudad.

La provincia registró en abril 137.914 pernoctaciones; y en los primeros cuatro meses del año, 433.121 estancias. Respecto a 2023, el dato mensual es prácticamente idéntico (entonces fueron 138.136 noches); el agregado cuatrimestral registra un alza del 4,6%.

DATOS | TURISMO

-2,7%

**ESTANCIAS EN ABRIL** 

Las pernoctaciones en el cuarto mes del año cayeron un 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior, desde las 94.566 noches de entonces a las 91.966 del dato más reciente.

57.825

VIAJEROS EN ABRIL

Se trata del mejor dato de la serie histórica para el cuarto mes del año, aunque el incremento frente a abril y el buen comportamiento general del indicador no se traslada de forma directa al del número de noches contratadas.

286.520

EN LO QUE VA DE AÑO

Las pernoctaciones entre enero y abril se incrementan un 3,4% sobre el volumen del primer cuatrimestre de 2023. El dato apunta a un año de récord para el turismo en la ciudad de Toledo.

+24,4%

**EXTRANJEROS** 

La presencia creciente del turista internacional se constata con un un alza del 24,4% de sus estancias hoteleras. Son casi uno de cada tres turistas.

### **BREVES**

RELIGIÓN

#### Cáritas presenta mañana su memoria económica del 2023

■ El director de Cáritas Diocesana de Toledo, José Luis González Montañés, la secretaria general, Mónica Moreno y el administrador, Ramón Martín Gómez-Platero, presentarán mañana a las 10:00 horas en el Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo. Ja Memoria Eco-

nómica del Ejercicio 2023 y se hará balance de la acción social de la entidad en la Archidiócesis de Toledo en el año 2023. Cáritas, que lleva a cabo 45 programas en la Archidiócesis para dar respuesta a las distintas pobrezas, en 116 Cáritas Parroquiales y 2 Interparroquiales presenta la Memoria Económica 2023 dentro de los actos que se desarrollarán con motivo del Día de la Caridad.

CULTURA

#### We Love Queen llega el próximo sábado al Palacio de Congresos El Greco

■ El sábado día 1 de junio a las 20:00 horas, en el Teatro Auditorio del Palacio de Congresos El Greco, Producciones Yllana pondrá en escena el musical 'We love Queen'. El musical es el nuevo concepto en homenaje y tributo a Queen sin perder la esencia de las canciones de la mítica banda. Una espectacular puesta en escena con músicos en directo, bailarines, actores y cantantes multiplicado por el sentido del espectáculo de Yllana, se juntan para crear un show cargado de buena música y energía que pretende emocionar y divertir de principio a fin.



Cartel ilustrativo del musical que llega a Toledo. / LA TRIBUNA

### **CASTILLA-LA MANCHA**

La Tribuna LUNES 27 DE MAYO DE 2024

### FEIJÓO EN TALAVERA

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está teniendo mucha presencia en la región en estas Europeas. Hoy visita Talavera para participar, a las 19:30 horas, en un acto público en la calle Carnicerías.

CORTES REGIONALES | LEY DE INTEGRIDAD PÚBLICA

### PSOE y PP acuerdan enmiendas para endurecer la normativa de 'puertas giratorias'

Los exaltos cargos tendrán que pedir antes 'permiso' y las empresas podrán verse fuera de subvenciones

LUIS J. GÓMEZ / TOLEDO

El Gobierno regional ha llevado a las Cortes la nueva Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, que según el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, será «la ley más estricta en nuestro país en materia de incompatibilidades». Además en el trámite parlamentario el PSOE y el PP se han puesto de acuerdo para endurecer algunos artículos, como ocurre con la regulación para evitar las 'puertas giratorias'.

En la ley se regula en el artículo 17, el que habla de «desempeño de actividad privada posterior al cese». La ley presentada por el Gobierno daba dos meses de plazo a esos exaltos cargos para comunicar a la Oficina de Integridad el inicio de sus actividades laborales, económicas o profesionales en una entidad privada. El PP y el PSOE han decidido limitarlo más y que ese exalto cargo tenga que comunicarlo con carácter previo al inicio de su andadura en la empresa, en lugar de dejar esos dos meses de plazo.

Las enmiendas de PP y PSOE también apremian más a la Oficina de Integridad, que tendrá que pronunciarse sobre la compatibilidad o no de esa actividad profesional. La ley daba un mes a la Oficina de Integridad, pero PP y PSOE le añaden que ese mes es el plazo «máximo» para pronunciarse. Asimismo van a quitar el apartado que indicaba que tras dos meses sin comunicación, se entendía el pronunciamiento como favorable.

Otro de los cambios que introducirán PP y PSOE afectarán a las empresas o entidades que quieran 'fichar' a esos políticos. En caso de que el informe de la Oficina de Integridad sea desfavorable, esa comunicación llegará también a la empresa en



La portavoces en las Cortes del PP, Carolina Agudo, y del PSOE, Ana Isabel Abengózar, departen antes de un pleno./ JAVIER POZO

### EL APUNTE

### Los partidos regulan el 'paro' de los exaltos cargos

Otro de los puntos en los que se han puesto de acuerdo PP y PSOE tiene que ver con la prestación por inactividad laboral (lo que se podría entender por paro) para los exaltos cargos. Eso se incluirá en la ley en una disposición adicional tercera. Se aclara que tanto para los consejeros como para los titulares de órganos públicos no se dará ningún tipo de indemnización, pero sí se regula una presta-

ción en caso de que no puedan reingresar a la actividad laboral que desempeñaban de manera previa a su nombramiento.

La disposición adicional entra en detalle. Por ejemplo, para el cálculo de la duración de prestación, se tendrá en cuenta que, en caso de que la persona hubiese desempeñado varios cargos se sumará el tiempo dedicado a cada uno. Se aclara que la prestación se recibirá mensualmente y será igual a la doceava parte del 80 por ciento del total anual de las retribuciones que estuvieran percibiendo. Así será durante un año. Luego se bajará al 60 por ciento.

cuestión, apercibiéndole «de las consecuencias o limitaciones que, con arreglo a la normativa vigente en materia de contratos y subvenciones, se le pudieran ocasionar».

En ese sentido, ambos grupos parlamentarios van a introducir una nueva disposición final para modificar la Ley de Hacienda, de forma que abrir una 'puerta giratoria' pueda tener penalización para las empresas. El cambio precisa que los beneficiarios de subvenciones tendrán que acreditar no ser receptoras de la prestación de servicios o actividades por parte de personas que, habiendo desempeñado cargos públicos o asimilados en la Administración de la Junta, incumplan estas limitaciones a los dos años del cese.

### **EUROPEAS 2024**

### Maestre pide votar al PSOE por defender la creación de empleo

LA TRIBUNA / ALBACETE

La eurodiputada candidata a la reelección al Parlamento Europeo, y vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha pedido el voto al Partido Socialista por la defensa de la transición energética y por la creación de empleo que, como ha destacado, lidera Castilla-La Mancha.

Maestre ha participado en un acto de campaña de las elecciones europeas en Almansa (Albacete), junto a la secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo de la CEF-PSOE, Hana Jalloul, el también candidato por Castilla-La Mancha, Diego Aroca; la alcaldesa de la localidad, Pilar Callado; y el secretario general del PSOE en la provincia de Albacete, Santiago Cabañero.

Allí ha recalcado la importancia de hacer pedagogía en esta campaña electoral sobre la necesidad de seguir creciendo pero de una forma sostenible y frenando el cambio climático.

### Velázquez: "La respuesta para acabar con el enfrentamiento y la división es votar al PP"

EFE/ TOLEDO

El presidente provincial del PP y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado este domingo que «la respuesta para acabar con el enfrentamiento, con la división y con las sospechas de corrupción del PSOE es votar al PP en las elecciones europeas, para decirle a Pedro Sánchez que no todo vale para permanecer en el poder».

Así lo ha manifestado en el acto que el PP ha celebrado en Madrid contra la amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido clausurado por el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y que ha contado con una nutrida representación de la provincia de Toledo.

**ENTREVISTA** El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (Orense, 1961), visitó la redacción de 'La Tribuna' en Albacete, donde concedió una entrevista, en la que habló sobre las elecciones europeas, el momento político que atraviesa el país y del modelo de gestión del agua que instauraría si gobernase España, entre otros asuntos.

### ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR

FRANCISCO J. MARTÍNEZ / ALBACETE

l presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha involucrado mucho en la campaña de las elecciones europeas, sabedor de que es una prueba de fuego para intentar socavar al Gobierno de Pedro Sánchez que cada vez se agrieta más. Por eso, llama a la participación de los españoles, pero sobre todo, a la concentración del voto en el PP, para que no se escape ningún voto del centro derecha en favor de otras formaciones como Vox. Núñez Feijóo avisa de que España se juega el 9 de junio mucho más de lo que los ciudadanos piensan y se muestra sensible con problemáticas que afectan directamente a Castilla-La Mancha, como la agricultura o el agua, en una tierra en la que dice que el PP está preparado para volver a gobernar en el próximo mandato.

### De nuevo en campaña, ¿cómo se plantea?

. Lo primero es explicar a la gente la importancia del Gobierno de Europa, que tiene más trascendencia en la vida personal, en la vida familiar, en una empresa, que un Gobierno municipal, un Gobierno autonómico o un Gobierno nacional. Y lo segundo es la movilización, la necesaria movilización, y en nuestro caso la concentración del voto, porque podemos enviar un mensaje muy claro de esperanza a los ciudadanos españoles, podemos decir que esta situación de desgobierno, de descontento, de parálisis, de ruptura, ha tenido esta misma semana claros ejemplos. Hubo cinco, seis o siete votaciones en el Congreso de los Diputados, viendo una parte del Gobierno votando en contra de la otra y viendo cómo cuando votaba junto el Gobierno también perdía las votaciones en el Congreso... en fin.

Entiendo que estas elecciones sirven para posicionar a España en Europa, para que el Partido Popular Europeo tenga más fortaleza en el Gobierno de Europa y, además, para mandar un mensaje de que los españoles estamos hartos de la parálisis, de comprar la Presidencia del Gobierno a través de una ley, la Ley de Amnistía, y de utilizar a España como plataforma partidista del presidente del Gobierno, porque eso es lo que estamos viendo en política interior y en política exterior.

### «Si se concentra el voto en un partido reformista de centro derecha como el PP, vamos a ganar con claridad»

«Estoy convencido de que el pueblo español se está dando cuenta de cómo está siendo utilizado en beneficio de una obsesión que es el poder»

«Tenemos que cambiar el rumbo en la política agraria europea porque si no tendremos desabastecimiento, desertificación, abandono de nuestros cultivos»

«El PP está preparado para gobernar en Castilla-La Mancha otra vez»



Habla de la percepción de lejanía con la que el ciudadano ve a Europa, ¿quizás sea ése uno de los hándicaps más importantes?

Sí, siempre lo es. La verdad es que los 27 que conformamos la Unión tenemos dificultades para que los ciudadanos de cada uno de los estados perciban que Europa es un tema trascendental, pero en esta ocasión tenemos más motivos para activar la presencia de los ciudadanos en las urnas. Primero, porque hay una guerra en la frontera de Europa. Aunque a nosotros nos queda lejos esa frontera, lo cierto es que los países próximos a Ucrania ven que los misiles pasan no muy lejos de su territorio.

Segundo, porque Europa se está quedando atrás. Es verdad que Europa sigue siendo el territorio del mundo con mejor bienestar, con mejores servicios públicos, con mayores prestaciones sanitarias, educativas, ferroviarias, carreteras... Europa sigue siendo el espacio con mayor bienestar del mundo, pero ya no es el espacio de mayor competitividad y de mayor prosperidad del mundo.

Ý la tercera cuestión es que sólo somos el cinco por ciento de la población mundial. Los grandes países... China, India, países asiáticos y, por supuesto, Estados Unidos nos deben llevar a la reflexión de que la competitividad, la innovación, la investigación en Europa o la cuidamos o entraremos en una fase de declive y nos convertiremos en un parque temático de lo que ha sido la cultura europea, el patrimonio europeo y lo que ha sido Europa en el mundo. Por tanto, hemos de reaccionar, hemos de garantizar nuestra seguridad, mejorar la competitividad de nuestra economía... ¿para qué? Para seguir manteniendo la mejor prestación de servicios públicos del mundo.

### Con esos cambios geoestratégicos que comenta, ¿hacia dónde tiene que caminar Europa?

Europa tiene que ser un actor principal y tener su propia política exterior, política industrial para relacionarse con China. Los europeos estamos dentro de la cultura atlántica y, por tanto, estamos dentro de ese orden de derecho y de Estado de Derecho que defiende la OTAN y nuestra relación tiene que ser con Estados Unidos. Europa tiene que ser uno de los tres o cuatro actores fundamentales del mundo. Europa ha hecho algo que no ha conseguido ningún territorio, que es, manteniendo las soberanías nacionales, agrupar 27 estados en una moneda, en un pasaporte, en un Estado de Derecho. Esa creación institucional, política, es de una arquitectura ciertamente compleja, pero lo hemos conseguido.

Hay tensiones, hay dificultades, las decisiones se tienen que tomar por unanimidad de los 27, hay una burocracia que empieza a impedir nuestra desarrollo y competencia con el resto de los países, hay algunas reglas que no se aplican en ningún lugar del mundo y que nos cuestan mucha prosperidad, crecimiento económico y competitividad de la economía. Europa es un gran hallazgo, una gran decisión, pero como todo lo que es grande cuesta mantenerlo y tenemos que ajustarlo al tiempo que nos toca vivir.

#### Los sondeos dan ventaja al Partido Popular tanto en España como en Europa, ¿el 9J será una victoria fácil o habrá que sudar la camiseta?

No será fácil, porque necesitamos que la gente vaya a votar. La estrategia de Sánchez es vampirizar a sus socios. Lo hemos visto ahora en las elecciones catalanas, donde ERC es el partido que más votos ha perdido y es socio de Sánchez en el Congreso y socio de Illa en muchos ayuntamientos y diputaciones, e Illa era el que sostenía parlamentariamente a ERC. Estamos viendo que acabó con Podemos y que está desactivando a Sumar. Por tanto, el voto radical, el populista, el voto de izquierda radical, está bajo el manto de Sánchez.

Nosotros tenemos un electorado que tradicionalmente formaba una opción, pero se convirtieron en tres opciones con Ciudadanos. Hemos conseguido que Ciudadanos vuelva a la casa constitucional y al partido de Estado que es el PP y, lo más importante, que sus votantes vuelvan a nuestra casa, pero se mantiene Vox y, sin duda, no lo digo yo, Pedro Sánchez sin Vox no sería nada. Si se une y se concentra el voto en un partido reformista de centro derecha como el PP, vamos a ganar las elecciones europeas con claridad. Si seguimos divididos, mientras la izquierda se concentra en torno a Sánchez, tendremos más dificultades

Sánchez repite en esta campaña la estrategia del miedo a Vox que ya le permitió retener la Presidencia del Gobierno...

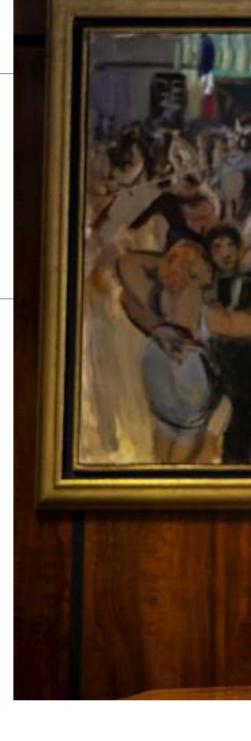

Sin la menor duda, todo este conflicto con el presidente de la República Argentina es un conflicto que provoca el Gobierno cuando conoce que Milei viene a un acto de Vox. Automáticamente, sale el ministro más faltón del Gobierno a decir que Milei es un drogadicto. Milei responde recordando en el mitin el sumario de investigación por corrupción y tráfico de influencias en el que está envuelta la esposa del presidente del Gobierno. El Gobierno, que ya tenía preparada esa estrategia, responde con algo insólito, que es considerar que la esposa del presidente del Gobierno es una institución del Estado. :Hombre! Las instituciones del Estado no firman cartas de recomendación en favor de empresas que resultan adjudicatarias de contratos del Estado. Las instituciones del Estado no financian su actividad profesional con empresas que han sido rescatadas por el Gobierno o han sido adjudicatarias de contratos del Gobierno. Por tanto, esto es una forma de activar y polarizar.

Si no te comportas como un partido de Estado, si utilizas España como una plataforma electoral y no como una de las naciones más antiguas de la tierra, hermana de Argentina desde hace siglos, igual consigues LUNES 27 DE MAYO DE 2024 La Tribuna

CASTILLA-LA MANCHAIII



RUBÉN SERRALLÉ

unos votos, pero lo que haces es deteriorar la imagen internacional de tu país, poner en riesgo miles y miles de millones de euros que las empresas españolas invierten en Argentina. Esto lo ha vuelto a hacer ahora en la guerra de Israel con Hamás.

Hace 10 años que tenemos un acuerdo en el Congreso de 2014 para reconocer a los dos estados, a propuesta del Partido Popular, con consenso. Pero ha vuelto a romper unilateralmente ese consenso, reconociendo en plena guerra a una organización terrorista como Hamás como interlocutor para el Estado Palestino. Se ha apartado de la Unión Europea, salvo Irlanda. El resto de los países han dicho que no están de acuerdo en hacer esto en este momento. Se ha apartado de la comunidad internacional, se ha apartado de Estados Unidos. Nos hemos quedado solos y aislados en la más absoluta demagogia y además me parece una inmoralidad, porque reconocer a Hamás como interlocutor es reconocer al que está utilizando la noble causa palestina en beneficio propio.

Hamás no es Palestina, es una organización terrorista que secuestró a centenares de judíos, a los cuales una buena parte los asesinó y a otros los sigue violando, los sigue utilizando como rehenes y escudos humanos a centenares de personas. Por consiguiente, estamos viviendo una enorme polarización. Nunca he visto algo tan irresponsable. Esto es propio de países populistas hispanoamericanos, no de un país europeo con la solvencia internacional de España.

Estoy convencido de que el pueblo español se está dando cuenta de cómo está siendo utilizado en beneficio de una obsesión que es el poder, a cualquier costa, perdiendo las elecciones, sumando una serie de partidos con planteamientos contradictorios entre sí, conformando una ensaladilla política indigerible, porque no es posible sumar un partido independentista de izquierda radical como Bildu o ERC con un partido independentista de centro derecha como Junts o PNV. No es posible sumar 18 partidos que conforman Sumar, algunos separatistas, como Compromís, En Comú Podem en Cataluña, con el Partido Comunista de España, que teóricamente era lo contrario del independentismo, como Más Madrid que está claro que es un partido regionalista... Es todo una ensaladilla que la gente no puede digerir y lo que nos está pasando es que está colapsando nuestro operativo. Estamos a un mes del primer año de Gobierno,

leyes aprobadas, cero; ley que se puede sacar en este período de sesiones, la ley de amnistía, que estoy convencido de que es ilegal, ¿por qué? Porque es el precio para comprar siete votos y la Presidencia del Gobierno.

#### ¿Con este parón legislativo, ¿se puede presuponer el fin de Sánchez?

Hay una ventana de oportunidad para dar una respuesta, que es el voto el 9 de junio. Es un toque de atención, pero al final hemos visto que Sánchez sabe resistir, pero no sabe gobernar y volvemos al principio: ¿quién va a decidir esto? Puigdemont, que ambiciona la Presidencia de la *Generalitat* v tiene razonamientos que son difíciles de rebatir: si el PSC ha sacado el 28% del voto y siete diputados de diferencia a Puigdemont y pretende gobernar la Generalitat, Puigdemont recuerda que el PP sacó un 33% de voto y 16 escaños de diferencia al PSOE y mayoría en el Senado y no gobierna, porque Puigdemont le dio sus siete votos y ahora lo que quiere es la correspondencia de Sánchez para su causa. La política nacional y la Presidencia de Sánchez depende de las reuniones en Suiza. con un mediador salvadoreño y con un prófugo de la Justicia... y así está el Gobierno de España.

#### En Castilla-La Mancha, eminentemente agrícola y agroalimentaria, interesan los fondos de la PAC, ¿qué posición tiene el PP?

Nuestro primer acto de precampaña para explicar nuestro programa electoral fue un acto dedicado a la agricultura, a la ganadería y al agua. Tenemos que cambiar la política agraria, porque hemos visto que la globalización comienza a tener que reajustarse y los europeos nos tenemos que dar cuenta de que hemos de cuidar nuestra despensa. Exigir el cumplimiento de reglamentación a un agricultor de Ciudad Real para poder vender sus productos en la UE y que esas exigencias no sean las mismas para otros agricultores extracomunitarios que meten sus productos en Europa con un nivel de salubridad, de trazabilidad, de condiciones laborales completamente distintas al agricultor propio hemos de reajustarlo. La obsesión de la reglamentación, del análisis, produce parálisis y hemos propuesto que, por cada nuevo reglamento de la Unión, haya que derogar dos.

El agua tiene que ser un objetivo de la UE. Europa tiene que tener un plan europeo del agua y los fondos tienen que buscar financiación de infraestructuras hídricas. Por último, en el reparto de fondos de los países el factor sequía tiene que ser un factor que pese.

En definitiva, nuestro objetivo es modificar sustancialmente la hiperregulación de las actividades agrarias y ganaderas, cláusulas de leal competencia o espejo para productos extraeuropeos en competencia con los europeos y el agua como un proyecto, como una ambición y como un problema europeo. El sector agrario tiene que ser fundamental y tiene que pesar en la política europea. Tenemos que cambiar el rumbo en la política agraria europea porque, si no, tendremos desabastecimiento, desertificación de nuestro territorio, abandono de nuestros cultivos y eso produce, evidentemente, un enorme riesgo medioambiental.

### En Castilla-La Mancha el agua está todos los días en el debate político, usted se ha posicionado a favor del trasvase...¿cómo explica esa postura aquí?

Me he mostrado a favor de que el Gobierno no enfrente a los territorios, sino que los siente en una mesa a dialogar y este Gobierno es especialista en enfrentar. No les ha llamado, no les ha consultado, no ha dialogado. Esto no lo podemos hacer. Mi postura es que las infraestructuras hídricas del Estado deben ser la prioridad para el Gobierno.

Por otra parte, creo en un Plan Nacional del Agua y en una Autoridad Nacional del Agua. Lo que sí participo es en que los presidentes de comunidades autónomas, que antes tenían unas reglas para el aporte entre cuencas, conozcan esas reglas, que es lo que ha cambiado. Si tengo la oportunidad de gobernar mi país, estoy convencido de que podemos llegar a acuerdos.

También es importante la reutilización del agua. El mayor caudal que tiene España son las aguas que perdemos en las rupturas y en la falta de conservación en los miles y miles de kilómetros de tuberías en abastecimiento y saneamiento. Perdemos miles y miles de hectómetros de forma constante -entre un 20 y un 25%de toda el agua porque esa infraestructura no funciona. El agua depurada tiene que reutilizarse para usos agrícolas. En la mayoría de España esto no se hace. Acabamos de finalizar la campaña de las catalanas v existen 20 embajadas y dos desaladoras. Ése es el fruto de los últimos años en Cataluña. El 80% de la población catalana sólo tiene agua hasta el mes de septiembre y es agua para consumo humano.

### Tras las elecciones autonómicas y municipales de 2023, el PP recuperó el peso territorial perdido hace cuatro años, ¿cómo ve en la actualidad al PP en Castilla-La Mancha?

Me gustan mucho los datos, más que las opiniones, porque son incontestables, y el Partido Popular en Castilla-La Mancha ha vuelto a ocupar un lugar preponderante en la política municipal y en la política provincial. Eso quiere decir que después de haber conseguido ciudades y diputaciones, el PP está preparado para gobernar en Castilla-La Mancha otra vez, no sólo para repetir el éxito en las municipales, sino también para conseguir 800 votos más en las autonómicas y gobernar.

IVCASTILLA-LA MANCHA

La Tribuna Lunes 27 de MAYO de 2024

INGRESO MÍNIMO VITAL | DATOS DE FEBRERO DE 2024

# El 65% de los perceptores del ingreso mínimo son mujeres

En Castilla-La Mancha se dan 22.529 prestaciones de 421 euros al mes de media por hogar. Se calcula que por cada ayuda se benefician tres personas

LUIS J. GÓMEZ / TOLEDO

En Castilla-La Mancha se dan 22.539 prestaciones de ingreso mínimo vital, según los datos de febrero de 2024 que ha recabado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que recientemente publicó en el Boletín del Congreso de los Diputados. Esas prestaciones permiten multiplicar por tres el número de beneficiados, pues en muchos casos es una cuantía que llega a un hogar con varios miembros, incluidos niños o personas con dependencia. Por eso en Castilla-La Mancha el total de beneficiarios llegaría a 73.590 personas. Eso hace que la media de ayuda por hogar al mes está en 421 euros. Sin embargo, dividiendo el total del presupuesto de prestaciones entre todos los beneficiarios, la cuantía bajaría a 129 euros per cápita. Son cantidades que están por debajo de la media, pues en el conjunto del país la ayuda por hogar llega a los 500 euros y la ayuda por beneficiario se repartiría hasta los 166 euros al mes.

Por provincias, Toledo es la que suma más prestaciones, con un total de 7.379, algo que entra dentro de la lógica dado que es la provincia más poblada. Le sigue Ciudad Real a poca distancia, con 6.845 perceptores. Albacete suma 5.057, mientras que las dos provincias en las que se dan menos prestaciones son Guadalajara, con 1.772 y Cuenca, con 1.476.

Los datos recopilados por el Ministerio revelan que en Castilla-La



El número de perceptoras en la región está en 14.821, casi el doble que el de perceptores./ CHRISTIAN CASTRILLO

Mancha la mayoría de perceptores son mujeres. En concreto ellas son las titulares del 65 por ciento de las ayudas. Las mujeres que cobran el ingreso mínimo vital son 14.821 frente a los hombres, que reciben 7.708. Paso lo mismo a nivel nacional, donde el dato de perceptoras prácticamente duplica al de perceptores.

### EL 80% SON PARA ESPAÑOLES.

En contra de cierta demagogia que se suele airear respecto a este tipo de prestaciones, en la gran mayoría de los casos no llegan a población de nacionalidad extranjera. En Castilla-La Mancha ocho de cada diez perceptores del ingreso mínimo vital son españoles. Son 18.330 en total, frente a 4.194 perceptores de nacionalidad extranjera. A nivel nacional ocurre prácticamente lo mismo.

El perfil del perceptor del ingreso mínimo vital deja una edad media de 43,85 años. Si en Castilla-La Mancha estas ayudas benefician a 73.590 personas, se calcula que 32.436 son menores. Y es que muchas de estas prestaciones van para familias. En Castilla-La Mancha solo hay 3.782 casos en que el ingreso mínimo vital va para un adulto. Son más de 4.600 las prestaciones para familias de dos adultos con dos menores y más de 3.000 para los que tienen más de dos niños. El número de ayudas para hogares monoparentales llega a 3.874.

#### **EMPLEO**

### La empleabilidad en FP de Instalación está «prácticamente al 100 por cien»

EP/ CIUDAD REAL

El Gobierno regional ha destacado que la empleabilidad que hay en Formación Profesional en la familia de Instalación y Mantenimiento está «prácticamente al 100 por cien».

Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo, quien ha asistido a las Jornadas FP y Empresa 2024 que se han celebrado en el CIFP 'Virgen de Gracia' de Puertollano en la provincia de Ciudad Real.

José Rodrigo Cerrillo ha indicado que «concretamente en el sector industrial en la provincia de Ciudad Real, la empleabilidad está dos puntos por encima de la media nacional, algo que pone de manifiesto la buena salud de la que goza la FP».

**NUEVA LEY DE FP.** En este sentido, se ha referido a la configuración curricular que tendrá la nueva ley de Formación Profesional y que supone «una oportunidad para el alumnado porque va a poder desarrollar parte en empresas desde el primer curso y también para las empresas que van a poder incorporar personas que se están formando a sus empresas».

El director general del área ha informado de que el Ejecutivo autonómico está manteniendo encuentros con docentes y empresas para informarles de las novedades que incorpora esta ley y que se pondrán en marcha de cara al próximo curso.

En el transcurso de las jornadas se ha abordado la nueva ley de FP para que las empresas pudieran conocerla.

**EMPRESAS** | MERCADO DE ALIMENTOS

### El mercado de la alimentación crecerá un 3,3% en España, por encima de la media europea

LA TRIBUNA / TOLEDO

Las perspectivas del mercado internacional de la alimentación auguran a España un crecimiento del 3,3% en el periodo 2023-2028, según un informe del área de AECOC Retail Knowledge a partir de datos de IGD Research. De hecho, la previsión de crecimiento del sector de la alimentación en nuestro país supera al de la media europea (2,9%) y se sitúa en valores similares al de países naciones como Reino Unido (3,4%) o Austria (3,2%).

En cuanto a evolución del gasto, el estudio pronostica que cada con-



El gasto per cápita de los consumidores asciende a 3.242 euros en 2028. / J. POZO

sumidor español destinará 3.242 per cápita en 2028 a la compra de alimentación, una cifra superior a la de países como Suecia o Grecia y similar a la de estados vecinos como Portugal (3.417) o República Checa (3.527). Este desembolso de los consumidores en productos de alimentación y bebidas permitirá elevar el mercado nacional hasta los 58.000 millones de euros en 2028, posicionando a España en la sexta posición del mercado europeo, tras Alemania, Reino Unido, Francia. Rusia e Italia.

Según las previsiones de crecimiento del mercado de la alimen-

tación en España y Europa se verán estimuladas por la evolución que el canal *discount*, el de conveniencia y la venta *online* experimentarán en toda Europa durante los próximos años.

Concretamente, se prevé que el discount experimente la mayor evolución en cuota de mercado, creciendo casi dos puntos en cinco años. Como resultado de este crecimiento, este canal superará al canal tradicional en 2028 y ocupará el segundo lugar solo por detrás del supermercado.

Por otro lado, la compra *online* será el canal que crecerá más rápido en la mayoría de los países europeos en el periodo 2023-2028. Parte de este incremento en la cuota de mercado vendrá de la mano de los operadores exclusivos de internet y los retailers que invierten en soluciones omnicanales.

### POLÍTICA | EL PP SE DA UN BAÑO DE MASAS EN LA PUERTA DE ALCALÁ EN PLENA CAMPAÑA DE LAS EUROPEAS



Alberto Núñez Feijóo saluda a los miles de ciudadanos que se concentraron en Madrid para mostrar su oposición a la gestión del Ejecutivo socialista. / ANA BELTRÁN (RETUERS)

## Feijóo pide a Sánchez convocar elecciones y retirar la amnistía

El líder popular considera que España está «paralizada» y la legislatura «perdida» y reclama al presidente del Gobierno que disuelva las Cortes y ponga «punto y final» a su mandato

**AGENCIAS** / MADRID

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que retire la ley de amnistía, cuya aprobación definitiva está prevista el próximo 30 de mayo en el Pleno del Congreso, y ponga «un punto y final» a su mandato convocando elecciones generales, ya que, según resaltó, la legislatura «está perdida» y el Gobierno tiene «el país parado». Así se pronunció en un encendido discurso en la Puerta de Alcalá, donde el PP convocó a «cerca de 80.000» personas -según fuentes del partido- para protestar contra la amnistía y las «sospechas de corrupción» que, a su juicio, pesan sobre Moncloa, el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez. La Delegación del Gobierno rebajó los asistentes a 20.000.

Se trata de la quinta protesta del PP contra el Ejecutivo de Sánchez que organiza en Madrid y, de nuevo, se sumaron a la misma los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los *barones* populares -salvo la extremeña María Guardiola que sigue recuperándose de un ingreso hospitalario- y numerosos cargos territoriales.

Feijóo manifestó que Sánchez debe convocar a los españoles a las urnas para que deje de «engañar» a los ciudadanos. «Nos ha engañado a todos, a los suyos también», enfatizó, para añadir que España «no se vende» y todos los ciudadanos son «iguales ante la ley».

Dado que la amnistía se aprobará el jueves en el Pleno del Congreso, le emplazó a retirar esa norma y «consultar a los españoles» en las urnas porque España es un Estado de Derecho «en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley» y «ante la justicia».

«En nombre de todos, ya que tanto le gusta presumir de cambiar de opinión, ya que tanto le gusta presumir de cambiar de opinión y dado que es incapaz de aprobar ninguna ley y al final acaba retirándolas, le pido que retire la ley de amnistía. Ya que esta legislatura está perdida y ya que el Gobierno tiene el país parado, que ponga punto y final, que disuelva las Cortes y convoque elecciones», demandó Feijóo, mientras los asistentes a este gran acto electoral que se celebró en la Puerta de Alcalá gritaban «Sánchez dimisión».

Se trata de la primera vez que el po-

lítico gallego pide abiertamente adelantar las generales, que se celebraron hace 10 meses y en las que el PP fue la fuerza ganadora, aunque no logró los apoyos suficientes para ser investido presidente. «Hay que frenar toda esta decadencia porque lo que está ocurriendo es que se está frenando el país. España tiene que ponerse a funcionar de una vez por todas», aseveró.

«NO OS VAMOS A FALLAR». Tras subrayar que había acudido al acto «gente que no es del PP» y que han podido votar al PSOE, a Vox u a otro partido, afirmó que su formación es también «su casa». «Aquí cabemos todos», sostuvo, para garantizar que el PP siempre antepondrá los intereses de la nación a los de la formación.

En este punto, comentó que Génova cumplirá con su palabra y sus compromisos electorales. «Nosotros no os vamos a fallar. Lo veréis. No fallamos», indicó, para añadir que están «hartos» de «la arrogancia, de la mentira y del egoísmo» de un Gobierno que «desprecia» a la gente, ha «vendido a los españoles por siente votos» y tiene el país «parado».

«Nos quieren siervos, como los ministros que dicen que Sánchez es

### **A**PUNTE

### Ribera y la ultraderecha

La candidata del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, acusó ayer al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber pasado de «blanquear a la ultraderecha» dándole entrada en gobiernos autonómicos a «mimetizarse con ella», cuando «era ese que venía de moderado». Ribera sostuvo que el PP «ha normalizado tanto a la ultraderecha que no tiene reparo en decir exactamente lo mismo» y se ha convertido así en «un partido sin vergüenza», algo ante lo que considera que el electorado progresista no siempre ha reaccionado como, a su juicio, hubiera sido necesario. «Pensábamos: esto que dicen es tan increíble, tan mentira, que caerá por sí mismo. ¡Ay, ay...! Lo que no se defiende puede caer. Hav que poner pie en pared y decir que no puede ser, porque no tienen ningún pudor», manifestó.

#### LAS REACCIONES

ISABEL DÍAZ AYUSO PRESIDENTA C. MADRID

«Sánchez pretende controlar los medios de comunicación porque son un contrapeso fundamental en toda democracia»

J.L. MARTÍNEZ ALMEIDA ALCALDE DE MADRID

«Hay que combatir la Sanchos-fera, que es entender la política mediante la corrupción democrática de vender a España por siete votos»

FERNANDO SAVATER CANDIDATO DEL PP A LA UE

wEs el momento de que nos libremos por las buenas de Sánchez en unas elecciones, después del revolcón que se va a llevar el 9 de junio»

el amo. España no tiene amo. El presidente del Gobierno no es el amo de nada. Es un servidor público», manifestó, para subrayar que es una «vergüenza absoluta» que el Gobierno considere a Pedro Sánchez «el amo». «Ésa es la frase más contundente que significa el gobierno y el presidente que tenemos», apostilló.

Feijóo indicó que Sánchez y el PSOE quieren a los populares «desmovilizados y desmotivados» pero tienen «más ganas que nunca» y no se van a «callar». «Quieren empatar para decir que somos iguales, y por eso vamos a votar unidos para ganar», agregó, para criticar el «teatrillo» de la carta de Sánchez, que le llevó a estar «desaparecido cinco días», y que haya seguido «provocando» tras asegurar que la economía «va como un cohete». «Lo único que va como un cohete es lo que tienen que pagar los trabajadores para comprar su comida».

También recriminó al socialista que «improvise algo tan serio» como el reconocimiento del Estado palestino, algo que, a su juicio, no hace «por convicción ni por ninguna paz» sino para no dar explicaciones en el Congreso de «la corrupción de su Gobierno, de su partido y de su entorno».

# MontSerrat

ENTREVISTA I NÚMERO UNO DEL PP A LAS ELECCIONES EUROPEAS

### «Los agricultores no son una gestoría. Hay que flexibilizar exigencias y reducir burocracia»

ÓSCAR DEL HOYO (SPC) / BURGOS

ene las ideas muy claras. España se juega «mu-cho» el próximo 9 de junio en las elecciones europeas y considera fundamental defender los intereses de un sector, el primario, que, en su opinión, ha sido despreciado por el socialismo. La cabeza de lista del PP, Dolors Montserrat, apuesta por retrasar más allá de 2035 la prohibición de los motores de combustión, defiende una política migratoria mucho más controlada y ordenada y aboga por eliminar los  $impuestos\,a\,los\,j\'ovenes\,que\,acceden$ al mercado laboral durante los primeros cuatro años para que no tenga que abandonar España. La que fuera ministra de Sanidad cree que el Gobierno de Sánchez «solo impone, sin dar alternativas», acusa al presidente de tapar sus vergüenzas -amnistía y corrupción- en cada campaña, sobreactuando -como cuando se tomó los cinco días de reflexión- v abriendo crisis internacionales artificiales. La catalana se muestra convencida de que el presidente regalará a Puigdemont la Generalitat solo por «mantenerse en el poder».

#### El PP tiene un nuevo examen en las urnas el próximo 9 de junio. ¿Cuáles son las expectativas de su formación?

Nosotros salimos a ganar. Somos ya la fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo y queremos seguir defendiendo el Estado de derecho y, sobre todo, los problemas reales de la gente. El campo, la industrialización, la competitividad de nuestras empresas y la creación de empleo de calidad. Queremos evitar que nos sigan asfixiando con impuestos y tenemos una apuesta clara por la juventud, que es la gran abandonada del Gobierno de España y a los que hay que ayudar.

### El último CIS les sitúa por debajo del PSOE. ¿Confían en revertir esta encuesta?

El CIS, como tantas otras institucio-

nes del Estado, como RTVE, la propia Fiscalía o el Centro Nacional de Estadística, es una entidad más que manosea el PSOE. Hoy en día no podemos tener a un director del CIS que no trabaja para todos los españoles, sino que lo hace para el PSOE pese a pagarle con nuestros impuestos. Están utilizando el CIS para los intereses de Ferraz. Ya hemos visto cómo en los dos últimos años el PP, tanto en las municipales como en las generales y en las elecciones autonómicas, hemos ganado y hemos incrementado exponencialmente nuestros apoyos. Los ciudadanos españoles están cada vez más cerca de una fuerza política que no construye muros entre la sociedad, sino, al contrario, que gobierna para todos desde el interés general.

### ¿Sería un fracaso quedar por detrás de los socialistas?

Estoy convencida de que vamos a ganar. Estamos yendo a todos los rincones de España explicando nuestro programa que se basa en la defensa con firmeza del interés general y en solucionar los problemas reales de la gente. El 70 por ciento de los ciudadanos en España están gobernados por el PP y a la ciudadanía le sienta bien cuando gobernamos. ¿Por qué? Porque estamos en lo que verdaderamente importa y, sobre todo, porque defendemos el respeto a la ley. Fuera de la ley solo hay totalitarismo.

### Existe cierta desafección entre la sociedad con esta nueva cita con las urnas. Parece que la abstención podría ser alta. ¿Qué le diría al ciudadano sobre la importancia de esta cita electoral?

España se juega mucho en Europa. El destino de España no sólo se decide en unas elecciones municipales, autonómicas o generales. El destino de España también se juega en Europa. En esta cita electoral nos jugamos frenar la deriva de Sánchez que ha roto la igualdad entre españoles y manosea las instituciones que son de todos para su único interés. Es importante aglutinar el voto en el PP para ser lo más

El sector primario es un **eje estratégico** que hay que defender con firmeza

Tenemos que ayudar a la automoción.
Corremos el riesgo de perder empleo y competitividad

Desde el PP luchamos contra el cambio climático, pero no desde el negacionismo, ni desde el sectarismo de izquierdas

Sánchez es insaciable con el poder y los secesionistas con sus demandas influyentes que se pueda en torno a las políticas que marcan el devenir de Europa y de España.

Estamos en una tierra donde el sector primario es de enorme importancia. Este año han sido numerosas las movilizaciones en contra de las exigencias de la Política Agraria Común. ¿Qué soluciones plantean desde el PP?

Lo primero es luchar contra la burocracia. Los agricultores no son una gestoría y hay que reducirles los trámites burocráticos, flexibilizando todas las exigencias que vienen desde Europa. No podemos permitir la competencia desleal. No puede ser que nos entren productos de terceros países que no tengan las mismas exigencias que tienen nuestros agricultores. Hay que controlar bien nuestras fronteras cuando entran este tipo de productos para que se cumplan las mismas exigencias. El PSOE ha abandonado totalmente al campo y nosotros siempre hemos defendido a este sector. Queremos defender también una mejor PAC, la de ahora es de mucha menor cuantía v mucho más restrictiva, destinando mucho dinero a luchar contra el cambio climático y no a modernizar nuestras explotaciones. Otro de los temas que nos preocupan es el de la sequía. Estamos en el sur de Europa y nosotros apostamos por un plan de agua europeo, donde el comisario europeo tenga también las competencias hídricas. Tenemos que utilizar fondos europeos para luchar contra la sequía, apostando por infraestructuras hídricas. Nos preocupa y nos ocupa la controversia que existe con el lobo. Hay que proteger a los ganaderos.

El sector de la automoción también es clave en nuestro país. Usted, como ya ha comentado, apuesta por posponer la prohibición de los motores de combustión más allá del 2035. ¿Cuál es su propuesta? Desde el PP europeo votamos en

contra de la prohibición de los motores de combustión en 2035. El PSOE, sin embargo, votó a favor de esta prohibición. Tenemos un Gobierno que solo impone y no da alternativas. Nosotros no estamos en contra del coche eléctrico, pero puede haber más opciones en el mercado. Podemos continuar teniendo el motor de combustión con combustibles sintéticos. El PP defiende posponer esta fecha límite del 2035. España es el segundo país en producción de coches en Europa. Si una de las alternativas es el eléctrico, el Gobierno de España tendría que apostar por ello para no perder posiciones. Tenemos que avudar a nuestro sector de la automoción, porque corremos el riesgo de perder empleo y competitividad.





FOTO: ALBERTO RODRIGO

Actualmente en España ha bajado la comercialización de coches eléctricos. ¿Qué familia puede adquirir un coche eléctrico? Y también vemos que no tenemos electrolineras. Un país como Portugal, con solo nueve millones de personas, tiene más que nosotros y estamos a años luz de Francia o Alemania. Es compatible que convivan los dos modelos; eléctrico y combustión.

### ¿Apuestan por continuar con la agenda 2030?

En el 2019, que todavía no había sufrido una pandemia, ni había estallado la guerra de Ucrania, nos comprometimos a alcanzar unos objetivos.

Pero es evidente que no podemos tratar de conseguir esos objetivos como si no hubiera pasado nada en Euro-pa. Desde el PP siempre decimos que luchamos contra el cambio climático, pero no lo hacemos ni desde el negacionismo, ni desde el sectarismo ideológico de la izquierda, que solo quiere criminalizar al campo como si fueran ellos los culpables del cambio climático. Nuestra apuesta es la flexibilización, la de suspender hasta superar las crisis. El PP ha sido quien ha frenado la directiva de fitosanitarios, que querían prohibirlos, teniendo en cuenta que en España llegamos a los 40 grados y hay muchas plagas. Parece que desde el PSOE quisieran que

### La amnistía rompe la **igualdad entre españoles**

El inmigrante que venga a delinquir no será bienvenido y tendrá que ser expulsado

Tengo claro que **Puigdemont** gobernará la Generalitat

desaparezca el sector primario y agroalimentario. Los últimos tres años hemos perdido 138.000 puestos de trabajo agrario en España y en la última década, medio millón de hectáreas cultivadas. Esto no nos lo podemos permitir porque el sector primario es un eje estratégico que hay que defender con firmeza.

La ley de amnistía quedará aprobada este jueves en el Congreso. La UE ha seguido muy de cerca esta norma que perdona los delitos del denominado procés. Aun así el Constitucional tendrá la última palabra. ¿Van a seguir batallando desde Europa para evitar que se aplique?

Por supuesto. Vamos a seguir denunciando la deriva de Sánchez para frenar esta ley, una ley de amnistía que rompe con la igualdad de los españoles y concede impunidad y privilegios a unos pocos. Es más, se entrega el código penal a un prófugo de la Justicia para que borre la sedición, se rebajen los delitos de corrupción, cuando desde Europa nos indican que ampliemos las penas... El PP va a ser el freno a esta amnistía, pero. para poder serlo, cuanto más respaldo tengamos, más posibilidades habrá de hacerlo, porque tendremos más influencia. No hay nada más radical en Europa que entregar la gobernabilidad a un prófugo y hacerle una ley a medida. Es infame. Ya hemos conseguido desde el PP que desde la comisión europea se esté vigilando a España y se está examinando y valorando el proyecto. Y cuando esté aprobado, la comisión también podrá actuar. La aprobación de este iueves responde al interés de Sánchez de mantenerse en el poder.

#### El tema de la inmigración también está en el centro del debate político en Europa. ¿Por qué modelo apuesta el PP?

Las fronteras españolas son las fronteras del sur de Europa y es una cuestión que se debe discutir desde Europa. Después de 10 años de discusión, se ha conseguido aprobar el Pacto migratorio europeo, que se basa en una inmigración legal, or-

denada y vinculada al empleo de los países que los reciben. También hay una clara apuesta por luchar contra las mafias que utilizan este drama humano y una marcada apuesta por llevar a cabo una cooperación con los terceros países, con el objetivo de que los jóvenes no tengan que coger un cayuco y tengan oportunidades en su país. Asimismo, queremos reforzar la defensa de nuestras fronteras, dotando de más instrumentos a las Fuerzas de Seguridad del Estado, implantando mecanismos con la huella digital o el reconocimiento del iris para que sea Europa la que decide los que pueden entrar y no las mafias.

¿Si un inmigrante delinque y reincide, están a favor de su expulsión? Aquel extranjero que venga a España a delinquir no será bienvenido y se le tendrá que expulsar. Así de claro.

Otro asunto de vital importancia es

la tasa de paro de los jóvenes en España. El talento emigra debido a la falta de oportunidades y al bajo nivel de los salarios. ¿Cuál es la apuesta del PP para cambiar esta situación? En el año 2022 medio millón de ciudadanos se fueron de España, buscando otras oportunidades, de los que una tercera parte eran jóvenes, lo que deja claro que son los grandes abandonados del Gobierno socialista. No sólo uno de cada cuatro no tiene empleo, sino que en los últimos tres años los jóvenes han empobrecido un 25 por ciento. Son ellos los que tienen más empleo precario. Tenemos que ayudarles para que se puedan emancipar y puedan llegar a final de mes. Nuestra propuesta es que vamos a eliminar los impuestos durante los primeros cuatro años de trabajo del joven que salga de la universidad y de la FP y entre al mercado laboral. Esta medida supone en torno a 9.000 euros que servirán para alquilar un piso, emprender, formar una familia. Vamos a poner el dinero en el bolsillo de los jóvenes para que puedan tener un proyecto vital.

El Gobierno de España ya ha anunciado que reconocerá mañana a Palestina como Estado. ¿Cómo ven desde el PP esta postura que, según dicen las encuestas, apoyaría la mayoría de los españoles?
Todas las políticas internacionales

siempre se han decidido con consenso, con el partido de la oposición y en el Parlamento español. También, en Europa, todas las políticas internacionales siempre se han hecho con consenso por los 27 países de la UE. Podemos poner el ejemplo de la guerra de Ucrania. La respuesta de Europa en cuanto a este conflicto siempre ha sido desde la unión. Sánchez ha tomado la decisión de manera unilateral, sin consensuarlo ni dialogarlo con la oposición en España ni con las instituciones europeas. Nos tenemos que preguntar por qué ha ido por libre. Ha ido por libre porque quiere tapar sus vergüenzas en campaña, que son la corrupción y la ley de amnistía. Nosotros desde el PP lo que exigimos es un alto el fuego, la desaparición de Hamás, que regresen todos los rehenes, permitir la llegada de ayuda humanitaria y, una vez que se logre esto, que Europa haga de mediador y haya un reconocimiento de los dos Estados. Pero previamente se deben dar estas condiciones. Todo nuestro apoyo al pueblo israelí y al pueblo palestino.

El choque diplomático con Argentina también ha estado de actualidad en la última semana. ¿Cree que la reacción del Gobierno ha sido desproporcionada?

Quien abre un conflicto con Argentina es el Gobierno de Sánchez, por boca del ministro Óscar Puente y Sánchez la continua. Es una sobreactuación, igual que con el reconocimiento de Palestina como Estado, para tapar sus vergüenzas. La corrupción que cerca su partido y su entorno familiar por la ley de amnistía que van a aprobar. Este conflicto es la segunda parte de lo que ya vimos; la cartita y la reflexión de cinco días que utilizó en las catalanas y ahora la utiliza para las europeas.

El auge de los populismos y la extrema derecha son una evidencia en Europa. ¿Seguirá esa tendencia? Cuando empezamos la pasada legislatura en Europa en 2019, de los 27 estados miembros había cinco primeros ministros del PP europeo y ahora somos 13. Si miramos España, prácticamente igual. Hemos pasado de cinco comunidades autónomas a gobernar en 14. Nosotros somos un partido europeísta, reformistas, que gobernamos desde la centralidad v vemos que cada vez se acerca más gente a nuestro partido. Cada vez apoya más gente a nuestros gobiernos. Vamos a ver el día 9 de junio qué decide la gente, pero los que realmente hemos crecido somos nosotros. La gente se está cansando de este muro que ha construido Sánchez, donde en una parte están él y sus palmeros y en la otra, el resto de la sociedad. La ciudadanía se está uniendo al sentido común y a un partido que une a la sociedad.

¿Podría pactar el PP Europeo con Meloni como sugirió Von der Leyen? El PP es ahora la fuerza mayoritaria en Europa y espero y deseo que lo sigamos siendo. Nosotros tenemos nuestro plan para Europa, tenemos nuestro programa y todo aquel que se quiera sumar es bienvenido. Fuera de eso todo son líneas rojas.

Usted que ha estado moviendo los hilos de la campaña del PP en Cataluña. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cómo y quién formará gobierno?

El que tiene las llaves de Moncloa es Puigdemont y Sánchez quiere mantenerse en Moncloa, aunque sea agonizando, por eso le va a entregar la Generalitat a Puigdemont. Ya sé que mucha gente lo duda, pero lo va a hacer para mantenerse en el poder, porque depende exclusivamente de sus siete diputados. No hay que olvidar que Sánchez fue el que dijo que jamás iba a entregar la gobernabilidad de España a los independentistas, tampoco iba a pactar con Bildu, que no iba a dormir tranquilo con Podemos en el Gobierno... Todo lo que dice durante las campañas lo incumple cuando acaban. Los independentistas son insaciables con sus demandas, pero Sánchez también es insaciable con el poder. Lo próximo que pedirán será el referéndum y, si Sánchez lo necesita para mantenerse en el poder, se lo dará.

VIIIECONOMÍA

La Tribuna Lunes 27 de MAYO de 2024

CRISTINA MAESTRE CANDIDATA DEL PSOE AL PARLAMENTO EUROPEO

«Vamos a crear 43.000 puestos de trabajo ligados a las energías verdes»



**5.000** 

PRUEBAS DE ESFUERZO CARDIOPULMONAR. El Hospital Universitario de Toledo se sitúa como referente nacional en pruebas de esfuerzo cardiopulmonar con 5.000 exploraciones en 9 años.



**VIVIENDA** | UN SECTOR CON UNA GRAN DEMANDA

### EL ALQUILER TURÍSTICO GANA TERRENO AL PISO EN RENTA

El 24% de los propietarios se plantea retirar sus inmuebles de largo plazo y dedicarlos al uso vacacional para obtener mayor rentabilidad y seguridad jurídica frente a los okupas

**AGENCIAS** / MADRID

l mercado tradicional del alquiler se está retrayendo en España ante factores como la nueva ley de vivienda aprobada por el Gobierno que no convence a los propietarios por sus limitaciones, la falta de seguridad jurídica que presenta frente a la okupación y por una regulación de precios que les lleva a buscar otras alternativas de mayor rentabilidad como es el segmento vacacional.

En este contexto, uno de cada cinco ofertantes de arrendamiento (20%) que conoce la regulación de la nueva Ley del Alquiler, que lleva un año en vigor, se plantea «seriamente» pasar a sacar las habitaciones de manera individual, mientras que aproximadamente uno de cada cuatro (24%) declara que alquilará exclusivamente para períodos vacacionales y, una tercera parte, (31%) precisa que lo hará por etapas temporales, según una encuesta a 8.000 personas realizada por Fotocasa Research.

El portal inmobiliario sostiene que propietarios e inquilinos valoran «negativamente» la norma del Ejecutivo al considerar que está complicando el proceso habitual.

«La gran problemática que sufre el mercado del alquiler en España es la falta de oferta. Si el parque se reduce todavía más debido a desincentivos normativos, nos encontraremos con un mercado muy compacto, de poca rotación y de sobreprecios en el que la accesibilidad a la vivienda será muy complicada», destacó la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

Según el análisis, las malas expectativas que perciben los arrendadores sobre la ley también pueden tener consecuencias a largo plazo, ya que cerca de la mitad de los propietarios (el 44%) que conocen la norma afirman que es «bastante o totalmente probable» que reduzcan las inversiones en hacer mejoras para sus inmuebles.

La gran demanda de inquilinos buscando un piso en renta como vivienda habitual ha pasado de contar con 25 a 30 solicitantes cada vez que quedaba vacante un inmueble a colocarse entre 60 y 70 e, incluso, la cifra se dispara aún más en las grades



La oferta de pisos para períodos estivales reduce la oferta a las personas que demandan una casa para vivir todo el año . / EFE

### EL DETALLE

### Una ley que no da solución al inquilino ni al arrendador

La norma por el derecho a la Vivienda acaba de cumplir su primer aniversario y las críticas del sector no han cesado desde que entró en vigor denunciando inseguridad jurídica, incertidumbre, reducción de la oferta, tensión de precios o proliferación de alquileres temporales y turísticos.

La Ley de Vivienda ha sido muy

La Ley de Vivienda ha sido muy criticada por comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Baleares, País Vasco, así como por portales inmobiliarios, promotores, empresas de alquiler, agentes de la propiedad o propietarios de viviendas de alquiler, entre otros, han criticado una ley que tachan de ineficaz y de intervencionista de no dar solución al inquilino ni al arrendador.

La medida estrella era el control

de los alquileres en zonas saturados basándose en un índice de precios de referencia, cuyo desarrollo se dejó para 2024. De momento, solo 140 municipios catalanes han sido declarados tensionados durante tres años.

Este mecanismo se dirige básicamente a grandes tenedores, aunque también es de aplicación a las viviendas que se introduzcan en el mercado y que no hayan sido alquiladas en los últimos 5 años.

alquiladas en los últimos 5 años. El sector habla de una huida de los propietarios hacia alquileres turísticos, de temporada o de habitaciones. La ley recogía beneficios fiscales para los propietarios que faciliten el acceso asequible al alquiler y que podrían llegar al 90% de reducción en los rendimientos, si bajan los precios en un 5%.

Finalmente, se fijó un incremento máximo anual del 3% de la renta en los contratos vigentes durante este año 2024. A partir de 2025, se introducirá un nuevo índice en sustitución del IPC.

ciudades españolas.

Cuando se trata de valorar si con la entrada en vigor de la ley es más fácil o difícil realizar determinadas acciones en el mercado, los particulares que conocen la norma tienden a adoptar posiciones «mayoritariamente pesimistas».

Del Îado del alquiler, solo el 22% considera que ahora es más fácil, tres puntos porcentuales menos que en el sondeo elaborado medio año antes, lo que revela que es quizás la acción en la que se percibe una mayor distancia entre la realidad y las expectativas. La creencia general (35%) es que la ley complica los deseos de los que buscan un inmueble en renta para residir en él. Desde el lado del arrendador también resulta abrumadoramente mayoritaria (39%) la percepción negativa, frente al 15% que opina en sentido contrario.

Asimismo, los inquilinos se muestran más pesimistas que hace seis meses, ya que los que opinan que la regulación actual dificulta sus intereses suben del 35% al 36% y, por el contrario, se reducen del 30% al 24% los que mejoran sus expectativas.

#### **MERCADOS**

### Sabadell teme que su negocio se paralice y pierda talento debido a la OPA de BBVA

EUROPA PRESS / MADRID

Banco Sabadell consideró ayer que la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que ha anunciado BBVA sobre su capital expone al banco a «múltiples incertidumbres», entre las que se encuentra un coste de oportunidad por la parálisis que le impone el deber de pasividad y una posible fuga de talento. «No es posible prever la duración del proceso de revisión regulatoria y autorización por la CNMV de la OPA ni el resultado que, eventualmente, de ser aprobada, pueda tener», alertó Sabadell en su documento.

De este modo, el banco liderado por César González-Bueno cree que existe una inquietud sobre los «ocasionales efectos» que la OPA de BBVA tenga sobre los acuerdos estratégicos que tiene el banco en negocios de seguros de vida y generales, gestión de activos y depositaría institucional, así como del coste que pueda derivarse para la entidad de la extinción de esas medidas pactadas.

Cuando anunció la oferta, el grupo financiero presidido por Carlos Torres Vila indicó que esperaba lograr unas sinergias de 850 millones de euros y unos costes de 1.450 millones, que se traduciría en un consumo de 30 puntos básicos de capital. Sin embargo, la semana pasada, el CEO de Sabadell, César González-Bueno, indicó que los cálculos del consejo es que los precios serían mucho más elevados. Por un lado, porque consideran optimista el múltiplo de costes/sinergias de 1,7 veces, cuando para la entidad catalana lo más ajustado serían tres veces. Es decir, que para unas sinergias de 850 millones de euros, el coste alcanzaría los 2.550 millones.

Otro de los riesgos que enumera el banco en su documento de registro universal es la posible pérdida de personal cualificado que busque nuevas oportunidades «ante el riesgo de pérdida de su empleo en el caso de prosperar la OPA». Como es habitual en estos casos, parte de las sinergias de costes proceden de la reducción de plantillas para evitar duplicidades. El propio presidente de BBVA, Carlos Torres, reconoció después del anuncio de la OPA el pasado 9 de mayo, que habrá salidas de empleados. No obstante, el objetivo de la compañía es llevarlo a cabo con «medidas no traumáticas».

TOLEDO21 LUNES 27 DE MAYO DE 2024 **La Tribuna** 

SOLIDARIDAD | JORNADA EN FAVOR DE LAS PERSONAS ENFERMAS Y AFECTADAS POR LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)

### Tolón, «orgullosa» de los 21 municipios implicados en el V Reto por un futuro sin ELA

La delegada del Gobierno participó ayer en Yuncos en las actividades organizadas por este ayuntamiento y la asociación 'Adelante C-LM'

#### LA TRIBUNA / TOLEDO

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha destacado el apoyo de los municipios toledanos de La Sagra a la Asociación Adelante C-LM en su labor de atención a las personas enfermas y afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y de apoyo a

Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación en el V Reto Solidario 'Por un futuro sin ELA' que se ha celebrado este domingo en Yuncos organizado por la Asociación Adelante C-LM v el Avuntamiento de la localidad, y en el que colaboran 21 municipios toledanos. Final del Reto en el que se han vivido momentos muy emotivos, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de

Milagros Tolón ha destacado el compromiso social de estos municipios y de sus ayuntamientos, confirmando que «esta es una tierra solidaria y que se vuelca con los colectivos vulnerables, con sus problemas y con las entidades que trabajan para superar las dificultades y hacerles la vida más fácil».

La delegada del Gobierno ha trasladado el apoyo del Ejecutivo central a las organizaciones del Tercer Sector, resaltando su importancia «para llegar donde los recursos de las administraciones públicas no pueden llegar»; al tiempo que ha recalcado el esfuerzo que realiza el Gobierno de España en materia de atención pública socio-sanitaria y servicios so-

El objetivo de esta iniciativa, en la



Milagros Tolón asistió a los actos que se desarrollaron ayer en Yuncos. / LA TRIBUNA

que participan una veintena de municipios de La Sagra, es concienciar y sensibilizar a la sociedad en general del impacto que genera en las diferentes dimensiones tanto del enfermo como de su familia.

Para ello, desde principios del mes

de mayo, Ernesto Rando ha entregado a cada municipio participante una pieza de un puzle que hoy se ha completado con la participación de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de las 21 localidades colaboradoras en este reto.



### INFORMACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE TOLEDO, SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS A EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO, EN CONCRETO, DE LA UTILIDAD PÚBLICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE REFERENCIA: E-45211022825.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los articulos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica y el articulo 22 del decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente instalación:

Referencia: E-45211022825

Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Término municipal de Talavera de la Reina (Toledo)

Proyecto: Soterramiento de la linea aérea de media tensión 4047-13-Extremadura 2 entre los apoyos nº5213 y 5218 en camino de Retamoso - Talavera de la Reina (Toledo).

Características principales de las instalaciones:

- Linea 1: Conductor HEPRZ-1 12/20kv 3(1x240) mm² Al + H16 de 185 metros con origen en CT "Patrocinio Chalet (431681076)" y final en empalme con la LSMT. Linea 2: Conductor HEPRZ-1 12/20kv 3(1x240) mm² Al + H16 de 375 metros con origen en CT "Patrocinio Chalet (431681076)" y final en apoyo proyectado №1. Linea 3: Conductor HEPRZ-1 12/20kv 3(1x240) mm² Al + H16 de 22 metros con origen apoyo proyectado №1 y final en empalme con la LSMT.
- Total metros de LSMT 582 metros

#### LAMT 20 ky

- Linea 4: Conductor 47AL1/8ST-1A de 7 metros con origen en apoyo existente nº5218 y final en apoyo proyectado nº1.
   Nuevo apoyo proyectado metálico de ceiosía tipo C-2000-14E (apoyo nº1) para seguir dando suministro a los centros de transformación existe.
   Sustitución del apoyo nº 5213 por un nuevo apoyo C-4500-16E a situar junto al existente, debido al desmontaje de la línea aérea.
   Desmontaje de los apoyos existentes nº 5213, 5214, 5215, 5216 y 5217.

### Finalidad: Solventar distancias antirreglamentarias.

La declaración de utilidad pública flevará implicita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación

- · La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energia, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
- La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanistica aplicable, todo ello incrementado en las distancias de seg reglamentariamente se establezcan. . Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario

Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico

En el lugar y fecha de la firma electrónica. La Delegada Provincial.

#### RBDA: "Soterramiento de la linea aérea de media tensión 4047-13-Extremadura 2 entre los apoyos nº5213 y 5218 en camino de Retamoso" Talavera de la reina (Toledo)

| Nº<br>Orden | Término<br>Municipal             |                      | Propietario          |             |           | ·         | Service        |                                      |         |      |       |                  |                      |
|-------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|--------------------------------------|---------|------|-------|------------------|----------------------|
|             |                                  |                      |                      | Properatio  |           |           |                | Aérea                                |         |      |       | Naturaleza       |                      |
|             |                                  | Localización         | Referencia Catastral | Titular     | Domicilio | Población | Vuelo<br>(m.l) | Servidumbre<br>de Paso Aérea<br>(m²) | Apoyos  |      |       | Temporal<br>(m²) | Maturateza           |
|             |                                  |                      | Reservicia Catastria | Hotal       |           |           |                |                                      | nº.     | m²   | Total |                  |                      |
| 1           | Talavera de la Reina<br>(Toledo) | CL PP-8 Patrocinio 9 | 1536709UK4213N0001AQ | Desconocido |           |           | 7,00           | 42,00                                | Apoyo 1 | 1,08 | 1,08  | 0                | Urbano<br>Industrial |

**22TOLEDO**La Tribuna Lunes 27 de MAYO de 2024

**MEDIO AMBIENTE** 

# LUCHA BIOLÓGICA EN EL CASTAÑAR DE TOLEDO

Los especialistas, encabezados por la Junta, han liberado en mayo un depredador natural de la avispilla del castaño, un parásito extendido por la Sierra de San Vicente

J. MORENO / TOLEDO

idel Esteban se incorporará en breve como nuevo concejal de Hinojosa de San Vicente. Este ingeniero forestal madrileño trabaja en la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela del Tiétar y se mudó a vivir a la Sierra de San Vicente. Precisamente, se aposentó en Hinojosa, uno de los cuatro municipios que comprende el único castañar de la provincia.

Este joven de 29 años recorre diariamente los castaños plantados hace medio siglo. Los de Hinojosa de San Vicente se extienden por 30 hectáreas en una mezcla entre terrenos privados y patrimoniales. Fidel calcula por encima que habrá unos 2.000 ejemplares en la localidad, como parte de un castañar extendido principalmente por El Real de San Vicente. Castillo de Bayuela y Navamorcuende albergan también esta especie sin gular en la provincia.

Fidel, un entomólogo aficionado, se personó el día 9 en el castañar acompañado por personal de la Junta de Comunidades y del Ayuntamiento, así como representantes de los Agentes Medioambientales. Los especialistas iniciaban un plan de ejecución y seguimiento para combatir la avispilla del castaño, un parásito que debilita al árbol, sobre todo a las hojas. Se trata de un insecto que se reproduce por partenogénesis y no necesita un macho. La multiplicación es aceleradísima.

Fidel explica a este diario que la avispilla se ha extendido levemente por el término de Hinojosa de San Vicente; apenas por cinco de las 30 hectáreas y sólo ha afectado a parte de los ejemplares de la zona señalada. «Son recuperables», confía.

Para esa recuperación, los especialistas han azuzado una lucha biológica con la suelta de un depredador natural desde el día 9. La Junta de Comunidades avaló la utilización del llamado 'Torymus sinensis' para atajar el avance de la avispilla del castaño. Parasita al parasitador. El Gobierno regional ha adquirido estos insectos a una empresa autorizada de la provincia de Almería.

La avispilla pincha la rama y deja el huevo, que genera una protuberancia dañina para el árbol. La curiosidad de Fidel ha olfateado una extrañeza en la expansión de la avispilla del castaño. Apenas ha avanzado por las 30 hectáreas de



Personal especializado libera los insectos que parasitarán a la avispilla del castaño.



Los 'Torymus sinensis' sobrevuelan una agalla creada por la avispilla.

### 5 hectáreas de Hinojosa tienen la avispilla. «**Son recuperables**», aseguran

Hinojosa de San Vicente. Por eso, se propone estudiar la posible presencia de un elemento autóctono que haya combatido naturalmente a este insecto.

La lucha biológica entre la avispilla del castaño y el 'Torymus sinensis' es desigual. La avispilla se reproduce con una mayor facilidad y cantidad de ejemplares, por lo que el efecto de la suelta de estos últimos insectos se advertirá a largo plazo.

La presencia de este insecto es una de las afecciones más comunes de estos ejemplares, pero abunda también la tinta, que no da problemas eso sí este año en Hinojosa, un pueblo que ingresa sólo 900 euros al año por las cinco hectáreas de castañar.

Fidel espera su incorporación al gobierno local con una visita diaria a los castaños y evalúa los efectos de esta lucha biológica a favor del patrimonio natural del pueblo.

### **CULTURA**

### El Ayuntamiento de Illescas inicia una campaña para fomentar la lectura entre los niños

LA TRIBUNA / TOLEDO

El Ayuntamiento de Illescas, a través de la concejalía de Cultura, inicia una nueva campaña para acercar la lectura a la población infantil a la vez que se reactiva el comercio local. Una propuesta bidireccional puesto que, por un lado, se impulsa el pequeño comercio (el ayuntamiento ha comprado todos los ejemplares en las librerías del municipio) y, por otro, se fomenta el crecimiento cultural de la población más joven.

'Illescas lee', una fórmula similar repetida en otras localidades de la provincia de Toledo, repartirá estos días un libro a todo el alumnado de cuarto de primaria de todos y cada uno de los Centros Educativos de Illescas. Un total de 520 ejemplares repartidos entre los 8 centros existentes.

En esta ocasión, el libro elegido para esta edición de 'Illescas Lee' se titula 'El Ladrón de Minutos', del escritor David Lozano. Se trata de una historia que traslada al lector infantil a la vida de Edu, un chico que no puede seguir cumpliendo años debido a que las autoridades han decidido eliminar precisamente el día de su nacimiento del calendario anual. De esta manera, el protagonista vivirá toda una aventura para conseguir recuperar su día de cumpleaños.

Aunque durante esta semana se están realizando las diferentes entregas en los centros, el acto central se desarrolló la semana pasada en el Centro de Educación Infantil y Primaria 'La Constitución', donde el alcalde de la ciudad, José Manuel Tofiño, junto con el concejal de Educación del Ayuntamiento de Illescas, Carlos Amieba, entregaron los libros de manera personal.

Se trata de la cuarta edición de esta iniciativa que ya se ha consolidado como una cita anual dentro de las actividades e iniciativas realizadas por el área municipal de cultura, según informa al respecto el Ayuntamiento de Illescas en un comunicado.

«Todo lo que sea fomentar la cultura sin duda es muy positivo. Crear el hábito de la lectura, incentivar la misma y ayudar a nuestros niños y niñas a volar con su imaginación siempre merece nuestra dedicación», aseguró el alcalde de Illescas durante la visita al CEIP La Constitución en el tercer municipio más habitado de la provincia de Toledo.

#### SIERRA DE SAN VICENTE

### Bayuela reabrirá el centro de interpretación de la naturaleza como punto turístico

El alcalde y la presidenta de la Diputación han firmado un convenio para esta oferta turística

J. MORENO / TOLEDO

El alcalde de Castillo de Bayuela, Gregorio García, y la presidenta de la Diputación Provincial, Concepción Cedillo, han firmado un convenio para la reapertura del Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Patrimonio Histórico como punto de información turística provincial, según informó el Consistorio.

El ayuntamiento de la Sierra de San Vicente destaca que el convenio sirve para que el municipio vuelva a abrir las puertas de este centro comarcal, en el que se repasa a través de sus dos salas, el legado arqueológico, histórico y natural de la Sierra de San Vicente.

De esta manera, las solicitudes para cubrir el puesto de auxiliar del punto de información turística se recibirán hasta el 25 de junio en el Ayuntamiento de Castillo de Bayuela. El Boletín Oficial de la Provincia publicó la oferta el pasado día 24, basada en una resolución de Alcaldía de dos días antes.

El procedimiento selectivo creará bolsa de trabajo con las personas que superen el proceso selectivo y no resulten contratadas, a fin de ser utilizada para futuros llamamientos que pudieran resultar necesarios para cubrir vacantes. La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida y los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación.

«De obligada visita es el Centro de Interpretación de la Naturaleza y Patrimonio Histórico de la Sierra de San Vicente. Se encuentra en Castillo de Bayuela, junto al colegio público. Por medio de paneles, exposiciones, y medios audiovisuales nos propone un recorrido por la flora, la fauna, la diversidad de los ecosistemas, así como una intere-



Un guía, en el centro de interpretación de Castillo de Bayuela.

sante muestra de útiles prehistóricos. Una instructiva aproximación a la Sierra de San Vicente», destaca la Diputación.

Con elevaciones que apenas superan los 1.300 metros y un microclima que suaviza las temperaturas, los montes de la Sierra de San Vicente son una excepcional reserva de plantas medicinales, de las que se sirven las abejas para elaborar miel. En este extraordinario paraje es posible divisar ejemplares de buitre negro, águila imperial, cigüeña negra, jinetas e incluso linces. Castaños, robles, encinas, alcornoques, cornicabras o enebros. Las tierras de labor, con la vid y el olivo o los castañares trepando hasta lo alto de la sierra, las dehesas, las navas, la Cañada Real atravesando sus estribaciones, sus encantadores pueblos, le confieren a la comarca un singular atractivo, destaca la Diputación.

### ANUNCIO

#### AYUNTAMIENTO DE YUNCLER

En cumplimiento de lo recogido en el artículo 87 del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento de la actividad de ejecución del TRLOTAU, la Alcaldía podrá iniciar un plazo de Información pública, audiencia y presentación de alternativas técnicas en el procedimiento ordinario de tramitación de programas de actuación urbanizadora.

Las bases para la adjudicación del programa de actuación urbanizadora del SECTOR URR-24 fueron publicadas el día 7 de febrero de 2024 en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.

Mancha.

Visto el artículo 120.2 b) del TRLOTAU, se expone al público la alternativa técnica presentada por VILLANUEVA RENTAL PROPERTIES, S.L compuesta de un documento de asunción de la ordenación ya fijada por el Plan Parcial aprobado por el propio Ayuntamiento, así como de Proyecto de Urbanización, para la tramitación de un programa de actuación urbanizadora del sector URR24 residencial del plan de ordenación municipal, a fin de que en el plazo de 20 días puedan examinar la documentación, presentar alegaciones o, incluso, formular alternativas técnicas en competencia.

nes o, incluso, formular alternativas técnicas en competencia.
Dicho plazo de exposición pública comenzará a partir de la última de las publicaciones que se enviarán tanto al Diario oficial de Castilla La Mancha, como en uno de los periódicos de tira provincial.

Durante dicho plazo, quedará a disposición de cuantas personas deseen examinar la referida Alternativa Técnica en las dependencias municipales, en horario de 9 a 14 horas, prorrogándose los plazos en los términos y con las condiciones previstas en el artículo 120.5 TRLOTAU, si alguien formulara una alternativa técnica en competencia.

Durante los diez días siguientes a la finalización de este plazo, se podrán presentar propuestas de convenio y proposiciones jurídico-económicas relativos tanto a la propia Alternativa Técnica como a las presentadas por otros licitadores, en plica cerrada, con la documentación y forma requeridas para el cumplimiento de lo exigido en las bases aprobadas, así como con el art. 110 del TRLOTAU y arts. 76 y 89 del REA.

El acto de apertura de plicas se celebrará en el Ayuntamiento el día siguiente hábil a la conclusión del plazo para presentarlas o del plazo previsto en el art.89.3 del RAE. Durante los veinte días siguientes a la apertura de plicas, todas las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegaciones, antes de la aprobación del programa y la adjudicación de su ejecución.

El procedimiento así iniciado, y el sometimiento a información pública objeto del presente anuncio, conlleva la imposibilidad simultánea o posterior tramitación por el procedimiento de impulso particular previsto en el art. 121 del TRLOTAU y 91 del RAE.

Las personas propietarias de terrenos incluidos en el ámbito de actuación, que expresamente declinen cooperar por entender inconveniente el desarrollo urbanístico de sus terrenos, podrán renunciar a ello si piden, mediante solicitud formalizada en documentos público, la expropiación y el pago según el valor que corresponda legalmente al suelo, previo levantamiento de las cargas que graven la finca o acreditación de la conformidad de sus titulares, que deberá presentarse antes de que transcurra un mes desde el acto de apertura de las proposiciones jurídico-económicas. En este caso el acuerdo aprobatorio del Programa de Actuación Urbanística determinará la incoación del expediente de determinación del justiprecio para la finca correspondiente, según el art. 118.2 del TRLOTAU y 106.2 del RAE.

Los terrenos afectados, abarcan una superficie de 67.073,00 m2 y las parcelas afectadas son las siguientes:

2633001VK2323S0001HU 2633002VK2323S0001WU 2633003VK2323S0001AU 2633004VK2323S0001BU 2633005VK2323S0001PU 2633008VK2323S0001PU 2732035VK2323S0001ZU

2732037VK2323S0001HU 2732038VK2323S0001WU 2732039VK2323S0001AU 2732040VK2323S0001HU 2732041VK2323S0001WU 2732042VK2323S0001AU

2732036VK2323S0001UU



ALCALDE Luis Miguel Martín Ruíz

### **SUCESOS**

### Un herido grave en La Puebla de Amoradiel al electrocutarse

Un trabajador de 56 años sufría ayer una descarga eléctrica en una bodega. Por otro lado, la Guardia Civil ha desarticulado dos bandas que dejan 17 detenidos en Toledo

LA TRIBUNA / TOLEDO

Un trabajador de 56 años de edad ha resultado herido grave este domingo tras sufrir una descarga eléctrica en una bodega situada en la calle Otumba de la localidad toledana de La Puebla de Almoradiel.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar poco antes de las 12.00 horas.

El herido ha sido atendido en un primer momento en el lugar y trasladado posteriormente por una UVI al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Al lugar ha acudido también la Guardia Civil.

16 DETENIDOS. Agentes de la Poli-

cía Nacional, con la colaboración de Europol, han desmantelado dos organizaciones criminales y han detenido a 69 personas, 35 de ellas integrantes de las organizaciones criminales desmanteladas, que disponían de una infraestructura con la que llegaron a regularizar a más de 1.000 ciudadanos mediante contratos ficticios o empadronamientos fraudulentos llegando a conseguir beneficios por unos cinco millones de euros.

Las organizaciones criminales, según informa la Policía Nacional en un comunicado, asentadas en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara, contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados para la gestión de documentación en aras de conseguir tarietas de residencia de forma in-

debida, obteniendo en contraprestación el cobro de entre 500 y 1.000 euros por cada persona extranjera.

La investigación, que ha contado con la colaboración de EURO-POL, se ha llevado a cabo en dos fases. La primera fase ha culminado con la detención de 35 personas en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (7) y Palencia (1) por los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.

La segunda fase ha culminado con 34 detenidos en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia (2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1) por el delito de falsedad documental.

**24TOLEDO**La Tribuna Lunes 27 de MAYO de 2024

#### **CULTURA**

LA TRIBUNA / TOLEDO

a presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, participaba el pasado día 23 en la presentación del libro 'Guía Histórico-Arqueológica de Consabura', que se desarrollaba en el Centro Cultural San Clemente y en cuya edición ha colaborado la institución provincial.

Cedillo felicitaba a los tres autores por «recuperar nuestro pasado y dejarlo escrito para que otros puedan disfrutar de ese legado, pues en las páginas de esta guía se habla de Consuegra, de su pasado, pero también de sus gentes, pues la historia la escriben las personas y nos cuentan lo que dejaron hecho para futuras generaciones».

Revelaba la presidenta que, gracias a este libro, que es una guía bilingüe única en toda la provincia «vamos a conocer los pormenores del origen de una de las ciudades más antiguas de España, con unos 2.000 años de historia, y porque Consuegra fue elegida por Roma para dejar huellas destacadas de su conquista, como la presa, los restos del acueducto, el castillo o el cerro Calderico».

La 'Guía Histórico-Arqueológica de Consabura' ha sido escrita por Juan Palencia García, licenciado en Humanidades por la UCLM y doctor en Historia Antigua por la UNED; José García Cano, guía oficial de turismo de la ciudad de Toledo, funcionario y académico correspondiente en Consuegra de la RABACHT; y Francisco Domínguez Gómez, consaburense, amante de su tierra y su cultura. Es responsable de la Asociación Cultural Domínguez Tendero.

Los autores de la obra desgranaban los pormenores de la misma, destacando que el libro es una apuesta por la difusión patrimonial de la ciudad toledana de Consuegra, desvelando muchos de los descubrimientos que avalan a Consuegra como una ciudad importante en la Hispania de la dominación romana.



Presentación del libro en Consuegra.

### UNA GUÍA BILINGÜE EN NOMBRE DE CONSABURA

El Ayuntamiento de Consuegra y la Diputación colaboran en la edición del libro 'Guía Histórico-Arqueológica de Consabura'.

Supone un repaso a los 2.000 años de historia de la localidad

Sus tres autores, además de reunir la amplia bibliografía romana de la ciudad, han resumido los últimos trabajos e investigaciones realizadas en torno a este enclave, para poner en valor el pasado de la ciudad y ofrecerlo tanto a investigadores y científicos, como al turista y al lector profano e interesado

que quiera comenzar a descubrir el potencial cultural que conserva la antigua Consabura.

La guía mencionada está editada a todo color, con gran cantidad de imágenes, gráficos y dibujos, para hacerla mucho más amena y atractiva, pero siguiendo siempre la línea del rigor y la seriedad cien-

tífica.

El libro ha sido editado gracias a la colaboración de la Diputación, el Ayuntamiento de Consuegra, la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y la Asociación Cultural 'Centro de Estudios Consaburenses Francisco Domínguez Tendero'.

#### **AYUDAS FOCAL**

### Solagro gestionará 15 millones de euros en el sector alimentario

LT / TOLEDO

El compromiso de Solagro con el desarrollo del sector alimentario se ve reforzado con la reciente Resolución de la Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, publicada el 18 de abril en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Esta resolución anuncia un incremento del crédito estimado destinado a las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria (FOCAL 2022), pasando de 22.000.000 a 31.319.853,33 euros. Este aumento tiene como objetivo garantizar que el mayor número posible de las solicitudes presentadas reciban la ayuda correspondiente.

En el marco de esta convocatoria, Solagro ha presentado 6 solicitudes centradas en el sector del pistacho y el aceite, con un presupuesto de inversión cercano a los 15.350.000 . Desde Solagro anuncian la aprobación de las solicitudes presentadas «todos nuestros expedientes han obtenido resoluciones favorables, ya que estamos por encima de los 18 puntos en los que se marca la nota de corte, con un presupuesto subvencionable de 14.700.00 y un porcentaje medio de ayuda en torno al 35%, lo que nos proporciona una ayuda que ronda los 5.100.000 euros», explica el CEO de Solagro, Ernes-

Estos resultados reflejan el compromiso y la experiencia de Solagro, con más de 20 años liderando en el ámbito de la ingeniería alimentaria.

#### LA SAGRA

### Las Ventas de Retamosa renueva un parque infantil y lo vandalizan horas después

J. MORENO / TOLEDO

El vandalismo amenaza a las poblaciones grandes y pequeñas de la provincia. Los alcaldes están a costumbrados a lidiar con esas fechorías, pero algunas colman la paciencia de los regidores. En este sentido, el Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa terminó la semana pasada de renovar un parque infantil, el llamado Parque del Soto, el primero de un plan de reforma. El Consistorio había informado el día 21 en sus canales de información de la apertura del recinto, pero las instalaciones habían

quedado ya vandalizadas mediante unos grafitis en las atracciones para los niños.

«Es lamentable tener que informar que el recién renovado parque infantil ha sido objeto de actos de vandalismo. Instalaciones diseñadas para el disfrute y seguridad de los niños han sido irrespetuosamente dañadas con grafitis, mostrando un total desprecio por la comunidad y los recursos que todos financiamos», informaba el Consistorio.

En este sentido, el Ayuntamiento sagreño informaba de una reacción inmediata para evitar estos ac-

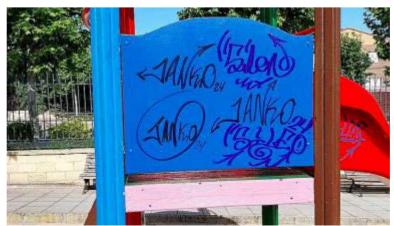

Atracción vandalizada en el parque infantil de Las Ventas de Retamosa.

tos vandálicos que suponen un gasto extra en las arcas municipales. «El Ayuntamiento no tolerará estos comportamientos destructivos. Vandalizar propiedad pública es un delito grave que no solo arruina nuestros esfuerzos de cuidar los parques, sino que también roba a nuestros niños la alegría de disfrutar de un espacio seguro y limpio», reflexionaba.

De esta manera, el Consistorio asegura que reforzará las medidas de vigilancia en el área y trabajará «de cerca» con la Policía Local de Las Ventas de Retamosa para asegurarse de que los responsables sean identificados y castigados con sanciones.

«No podemos permitir que el incivismo de unos pocos socave el bienestar de nuestro pueblo», reprochaba el equipo de Gobierno de Las Ventas de Retamosa.

### **MOVILIDAD** | APARCAMIENTOS DISUASORIOS



El aparcamiento disuasorio de los Sifones ya se ha ejecutado. / REVIEJO

# El aparcamiento disuasorio de Sifones ya está listo para su próxima apertura

Se espera el visto bueno de los técnicos para su puesta en marcha, mientras siguen las obras en el del ferial y se modifica el proyecto del que irá en el JAJE

LOLA MORÁN FDEZ. / TALAVERA

El aparcamiento disuasorio situado junto al parque de los Sifones está ya ejecutado y listo para su apertura a la ciudadanía. Así lo ha confirmado a *La Tribuna* el concejal de Urbanismo Benedicto García, quien ha precisado que esta obra ya se ha recepcionado por parte del Ayuntamiento de Talavera, en concreto el pasado día 14, y de momento aún no ha abierto al tráfico y estacionamiento de vehículos porque requiere de un periodo de espera al contar con viales de hormigón.

Serán por tanto los técnicos municipales quienes determinen el momento en el que puede comenzar a funcionar este aparcamiento, uno de los tres proyectados para complementar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se establecerá pronto en el Casco Antiguo, ayudando a reducir el tráfico y apostando por una movilidad sostenible.

Los otros dos aparcamientos disuasorios que contempla este proyecto, cofinanciado por los fondos de Resiliencia y Recuperación Next Generation de la UE con una parte subvencionada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, avanzan a distinto ritmo.

En el caso del que se habilitará junto al recinto Talavera Ferial, los trabajos han parado dos semanas con motivo de la reciente celebración de las Ferias de San Isidro en este espacio de la ciudad. Las obras se reanudaron el pasado jueves y aún resta por ejecutar la parte correspondiente al alumbrado, pavimentación y señalización, tanto la pintura vial como la instalación de

### En total, los tres aparcamientos contarán con **630 plazas**, de uso **gratuito**

señales. Según ha indicado el concejal del área, se prevé que las obras se completen el próximo junio, «si no hay incidencias significativas».

En lo que respecta al aparcamiento que se acondicionará en garaje subterráneo del polideportivo José Ángel de Jesús Encinas, Benedicto García ha explicado que se está redactando un modificado del proyecto original, relacionados con la ventilación y la accesibilidad del edificio. Este proyecto contem-

pla habilitar un total de 135 plazas, tres de ellas destinadas a movilidad reducida.

PLAZAS EN SUPERFICIE. Por suparte, la zona de estacionamiento junto al parque de los Sifones cuenta con un total de 132 plazas de aparcamiento convencionales, con una reserva de 3 para personas con movilidad reducida situadas junto a los accesos peatonales.

El del área próxima al recinto ferial se situará en la zona destinada a tal uso en la parte sur, delimitando con la calle Fernando de los Ríos y el paseo del río Tajo. El acceso será por la calle Fernando de los Ríos y la salida en la calle Recinto Ferial, al norte del aparcamiento. En total, contará con 340 plazas de aparcamiento convencionales, 7 de ellas para personas con movilidad reducida.

En total, serán 630 plazas de aparcamiento relativamente próximas al centro de la ciudad donde, siguiendo las pautas de la ZBE, estará prohibido acceder y menos aún estacionar. Desde estas tres nuevas zonas, se podrá pasear hasta el centro o tomar el transporte público.

La utilización de estos tres aparcamientos disuasorios será gratuita para la ciudadanía aunque contarán con un sistema de control de accesos.

### Miércoles 29 de mayo

con tu ejemplar de La Tribuna

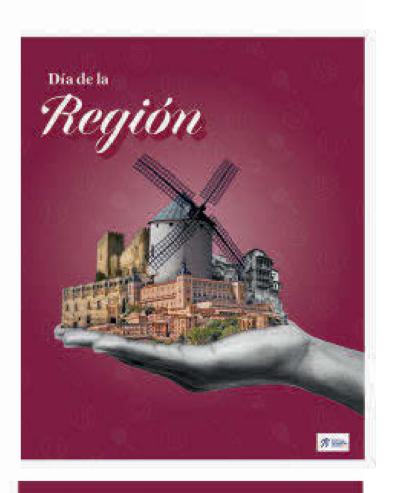

Suplemento Especial del Día de la Región



**FÚTBOL** | 'PLAYOFF' DE ASCENSO A SEGUNDA FEDERACIÓN

#### **VUELTA DE LA PRIMERA ELIMINATORIA**

20



#### **ALINEACIONES.**

#### CD TOLEDO.

Yelco Ramos, Angelito, Iván González, Ramón, Chupi, Theo (Abraham, minuto 54), Rodri, Pepe Delgado (Martín Pérez, minuto 46), Piochi, Unax (Luna, minuto 86) y Gabri (Manu Gavilán, minuto 37).

#### UD SOCUÉLLAMOS.

Bernabé, Juanan (Briega, minuto 80), Chato (Octa, minuto 72), Rodri, Monroy (Kike, minuto 80), Iván Hujo, Anaba, Siles (Megías, minuto 65), Yemoh, Miguel Serrano (Mois, minuto 72) y Kevin.

#### ÁRBITRO.

Belando Muñoz. Amonestó a los visitantes Iván Hujo y Yemoh.

#### GOLES

1-0 (minuto 22). Pepe Delgado. 2-0 (minuto 61). Unax, de penalti.

#### INCIDENCIAS.

Partido correspondiente a la vuelta de la primera eliminatoria de los 'playoff' de ascenso a Segunda Federación disputado en el Municipal Salto del Caballo. Unas 4.361 personas en las gradas.





#### LAS OCASIONES

### **17**′

Unax se va por el lado derecho, y pone un centro para Pepe Delgado, pero su tiro con la izquierda lo repele Bernabé.

### 22'

Gabri coge un balón en profundidad, y, tras pararse, le pone el balón a Pepe Delgado, que marca el 1-0.

### **61**′

Yemoh derriba a Abraham dentro del área, y el penalti lo materializa Unax para poner el partido con un 2 a 0.

#### 25

Abraham remata después de un rechazo del portero, en una entrada de Unax por la parte derecha.

### LA INERCIA EMPUJA AL TOLEDO

El cuadro verde se medirá al CD Quintanar del Rey en la segunda eliminatoria por el ascenso tras solventar sin sufrimiento la vuelta ante el Socuéllamos





s tal la inercia, que el CD Toledo se ha plantado en la segunda eliminatoria casi sin sufrir. Y podemos quitar el casi. El Socuéllamos le opuso poca resistencia. Presionó bien, no le dejó jugar muy cómodo, pero luego no tuvo ni dientes ni garras para hacer largo el partido. Encima, Pepe Delgado la enchufó en la primera clara que tuvo. Y con un penalti se eliminaron las especulaciones. Ahora toca el CD Quintanar del Rey.

Dos minutos y 17 segundos tardó el Salto del Caballo en comenzar a rugir. Su Toledo había generado el primer saque de esquina. Era día de corear todo, de ponerse nervioso por merodear el área. Pepe Delgado recibió en el balcón del área, y metió un pase de tacón a Angelito, que entraba por la derecha. Su

lanzamiento no cogió ni portería. Se agradeció esa salida impetuosa, con ganas, con intención de morder.

Pero el Socuéllamos rompió la calma con una entrada por la derecha que remató Monroy ajustado al palo. Yelco había hecho la estatua. El encuentro había arrancado vivo, nadie se podía quejar.

Por ponerse pejigueros, no tenía la pelota el equipo verde. Pero en el minuto 17, Unax sacó a relucir su primera diablura. Le dejó en bandeja el gol a Pepe Delgado, pero el remate del canario lo repelió Bernabé.

El Socuéllamos estaba arriesgando más de lo previsto, y en una salida rápida, se podía encarrilar la final regional. Tal cual. Gabri cogió un balón en profundidad. Se paró dentro del área, y metió el balón atrás. Pepe Delgado entró como un puñal para colocar el 1 a 0.

El gol levantó aún más a la grada, pero el equipo de Jacinto Trillo no se iba a rendir. Asustó con un tiro de Miguel Serrano al palo corto cuando tenía mejores opciones. Pero el CD Toledo contaba con espacios, y así es mucho más sencillo. Gabri recibió de nuevo frente a un contrario. Tenía a un compañero en el lado derecho, pero recortó y buscó el hueco. Se topó con el palo. Y luego nadie pudo coger el rechazo. Hubiera sido la sentencia.

Vinieron unos minutos de poca chicha. Que el Toledo le diera la posesión al Socuéllamos ya no era tan grave. Estaba medio controlado. Pero el estadio bajó el nivel de decibelios cuando Gabri se tiró al suelo lesionado. Rubén Gala recurrió a Manu Gavilán. No tiene otro '9'.

Restaban algo más de cinco minutos para el descanso, más el añadido. El cuadro ciudadrealeño intentó llegar, probó de todas las maneras llegar hasta Yelco Ramos, pero la defensa no dejó pasar absolutamente nada. Ya casi metidos en el alargue, Pepe Delgado fue quien se echó al suelo. También resentido. El parte de guerra se fue incrementando, pero Gala se guardó el cambio para el descanso, para no gastar ventana. Con este panorama, ambos equipos se fueron al vestuario.

Martín Pérez fue el segundo cambio en el CD Toledo, por Pepe Delgado. Lo esperado. El Socuéllamos intentó el arreón de los primeros minutos para meterse en el partido y no entregar la toalla. No le cabía otra posibilidad. Mientras tanto, en la grada se estaba comentando una posible tercera lesión, la de Theo, pero volvió. Fue momentáneo. Se tiró otra vez al verde, y tuvo que entrar Abraham. Se esta-





La afición respondió con una entrada de más de 4.000 personas en el estadio.

Pepe Delgado marcó, como en la ida, el primer tanto del conjunto verde.

B El choque fue plácido para la escuadra de Rubén Gala. FOTOS: Yoli Lancha

ba jugando más bien poco, entre cambios y faltas. En una del Socuéllamos, el

andaluz, recién entrado, remató de cabeza, pero Bernabé estaba bien colocado. El CD Toledo apretó en ese tramo. Tenía al rival casi rendido. Pudo hacerlo después de una intercepción de Abraham en la salida del Socuéllamos. Iban tres para dos, pero Piochi se enredó, y no pudo apro-

vechar la superioridad. Otra vez Abraham, bastante activo, se fue directo hacia la portería, pero Yemoh le derribó. El árbitro le sacó amarilla, y el andaluz cedió el lanzamiento a Unax, quien, con mucha templanza, logró el 2 a 0.

Jacinto Trillo reaccionó con el cambio de Megías, que, si nada lo remediaba, se iba a despedir del fútbol en el Salto del Caballo. La iniciativa la tenían los azulones (con pantalón amarillo), pe-



La primera parte puso en ventaja al conjunto de Rubén Gala, aunque se lesionaron Gabri y Pepe Delgado; a este último lo cambió en el descanso

ro sin poder meter en apuros ni a la defensa ni a Yelco Ramos. El Toledo tenía el encuentro como más le gusta: para contragolpear. Obvimente, el ambiente descendió pro el resultado. La gente lo veía hecho.

El Socuéllamos realizó otras dos modificaciones. Se le estaba agotando el tiempo. Sin tensión, el CD Toledo moneó lo que pudo. Lo bueno es que no estaba sufriendo nada en defensa. Jacinto gastó definitivamente los cambios. No estaba consiguiendo resultados, salvo un tiro de Mois, en un despiste de la zaga local, pero el disparo se marchó fuera. El CD Toledo tampoco estaba por la labor de hacer san-gre. El público ya lo tenía claro, y aplaudió en el tramo final.

Megías tuvo la suya, tras bajar un balón largo de un compañero, pero la siguiente clara fue para el equipo de Rubén Gala. Unax metió una pelota al área que acabó sacando el portero. Abraham recogió el rechazo, pero le botó justo al disparar, y su disparo salió demasia-do alto. La última fue para Abraham, pero ya no hizo falta un tercero. Que se los guarden para la segunda eliminatoria.

**FÚTBOL** | 'PLAYOFF' DE ASCENSO A SEGUNDA FEDERACIÓN



Al equipo naranja se le puso todo de cara pronto, pero no lo consiguió rematar. / LA TRIBUNA

### EL CAZALEGAS DICE ADIÓS CON DERROTA

De nada sirvió el tanto madrugador de Rubén Rivera, pues el CD Quintanar del Rey remontó



12
CAZALEGAS
QUINTANAR
DEL REY

### **CD CAZALEGAS**

Soto; Álex Martín, Gustavo Berraco, Iván, Álvaro Gil; Rubén Rivera (Borja Llarena, m. 69), Alonso (Barrientos, m. 63), Meneses (Crespo, m. 84), Diego Prado (Godoy, m. 63); Diego Sánchez (Tesoro, m. 84) y Migallón.

#### **CDQUINTANARDELREY**

Company; Fer Navarro, Rubén Sánchez, Brunet, Carlos González; Chabo, Samper (Urbina, m. 90), Aitor (Betancourt, m. 85), Kike Fabra (Álex Malón, m. 76); Llario (Miguel Moreno, m. 76) y Winstanley.

#### **ÁRBITRO** BLASCO GIL

Expulsó con tarjeta roja directa al local Álex Martín (m. 90+3) y con doble amarilla al visitante Kike Fabra (m. 90+3). Amarillas al visitante Winstanley y a los locales Alonso, Álvaro Gil, Gustavo Berraco, Iván y Meneses.

#### GOLES

**1-0** (m. 9). Rubén Rivera. **1-1** (m. 18). Llario, de penalti. **1-2** (m. 69). Chabo. DAVID LARA (ADG) / CAZALEGAS

La heroica temporada del debutante CD Cazalegas acabó antes de lo esperado, al perder por segunda vez contra el quinto clasificado, el Quintanar del Rey, en las semifinales de la promoción interna por el ascenso a Segunda Federación.

De poco valió el madrugador tanto inicial de Rubén Rivera, puesto que un polémico penalti en contra puso cuesta arriba el encuentro y la eliminatoria a modo de remontada adversa. El primer susto del encuentro lo padeció el Cazalegas, ya que, a los cuatro minutos. Chabo realizó un centro desde la derecha, Llario hizo una deiada de cabeza v Winstanley remató a las manos de Soto. La réplica significó el único tanto del Cazalegas en toda la eliminatoria. Álvaro Gil progresó por la izquierda y puso un centro lateral que Rubén Rivera llevó a la red con un remate por alto imparable para Company.

Sin embargo, las esperanzas del Cazalegas de igualar la eliminatoria se vinieron abajo recién cumplido el primer cuarto de hora, cuando el colegiado murciano Blasco Gil castigó con penalti una entrada de Gustavo Berraco a Brunet en un duelo por alto entre ambos defensas centrales tras el saque de una falta lejana. El zaguero local soltó el brazo, pero pareció exagerada la determinación arbitral, de ahí las protestas de jugadores y aficionados del Cazalegas.

A Llario no le tembló el pulso en el lanzamiento desde los 11 metros y batió por bajo a Soto al paso por el minuto 18. El Cazalegas volvió a verse dos goles por debajo en la eliminatoria de semifinales, pero desplegó igualmente su habitual fútbol de combinaciones que derivaron en centros laterales que tantos éxitos le proporcionaron a lo largo de la temporada de su estreno en Tercera División.

Por su parte, el Quintanar contemporizó y se defendió con orden. Superada por poco la media hora de juego, se produjo una jugada muy dudosa y que encendió, de nuevo, los ánimos de los aficionados locales. Fue como consecuencia del enésimo centro a Rubén Rivera, que llevó el balón a la mano del lateral izquierdo Carlos González dentro del área, pero el polémico colegiado murciano no consideró esa acción merecedora de penalti y volvió a ganarse la reprobación de la parroquia local.

En la recta final del primer tiempo, Meneses y Diego Sánchez rozaron el gol aunque sus remates no tuvieron la definición anhelada. No hubo sustituciones al paso por los El cuadro local llevó la iniciativa, pero no pudo voltear el resultado adverso

El Quintanar acabó perjudicado por la expulsión de Kike Fabra, en el banquillo

vestuarios de la Ciudad Deportiva Ébora Formación. El entrenador del Cazalegas, Rubén Pulido, mostró plena confianza en sus jugadores.

Eso sí, las primeras permutas del encuentro correspondieron al Cazalegas superada la hora de juego: Barrientos y Godoy por el amonestado Alonso y Diego Prado. Poco después, en el minuto 65, Migallón realizó una gran jugada individual con la que dejó atrás a tres adversarios, y su remate con la pierna menos buena resultó tarea sencilla para el portero Company.

La réplica del Quintanar del Rey supuso el mazazo del 1-2 definitivo. La remontada visitante se completó a raíz de un balón en largo a Chabo, que enfiló hacia la meta defendida por Soto perseguido por Gustavo Berraco e Iván, demasiado blandos, y el extremo albaceteño mandó con gran clase el balón por bajo a la red.

El Cazalegas se vio pues obligado a marcar tres goles en 20 minutos para enviar la eliminatoria a la prórroga. Las sustituciones de ambos conjuntos cortaron el ritmo de juego. Los compases finales ensuciaron la eliminatoria con el saldo de un expulsado por bando. Una tarjeta roja directa al local Álex Martín derivó en un tumulto lleno de empujones entre jugadores que el colegiado cortó por lo sano señalando el final del encuentro.

El más perjudicado de la tángana fue el visitante Kike Fabra, sustituido a un cuarto de hora de la conclusión, que se perderá el compromiso de ida de la final de la promoción interna al recibir la segunda tarjeta amarilla y la consiguiente expulsión. El Quintanar del Rey aguarda adversario para la final de la promoción interna de los dos próximos fines de semana, cuyo vencedor optará al ascenso.

**FÚTBOL** I 'PLAYOFF' DE ASCENSO A TERCERA FEDERACIÓN

### **PLEITE MANTIENE MUY VIDA AL CD SONSECA**

Un gol suyo le sirvió al equipo mazapanero para igualar antes del descanso el tanto inicial del Valdepeñas



CD SONSECA. Matías Carballo Tavira, Andrés Guerrero, Dani Muñoz, Carlitos, Bruno Ferraris, Fran, Rayo, Ventas, Jorge Pleite e Izan. También jugaron: Gonzalo y Jovanovic.

CD EFB VALDEPEÑAS. Walter, Álex, De la Hoz, Patón, Duvan, Kundai, Alberto, Matías, Romario, Moha y Feter. También jugaron: Okere, Ángel y Gustavo.

**ÁRBITRO.** Rodríguez López de Haro. Amonestó a Fran y a Gustavo.

GOLES. 0-1 (m. 29). Feter. 1-1 (m. 41). Jorge Pleite

LA TRIBUNA / TOLEDO





El cuadro rojillo espera cuajar un buen partido de vuelta. / LA TRIBUNA

Tercera Federación, disputado en su Martín Juanes frente al CD EFB Valdepeñas. La primera salió bastante igualada e intensa. En un fallo defensivo local. Feter no perdonó para poner por delante al conjunto vinatero.

Tuvo más acercamientos el Valdepeñas, pero el Sonseca se mostró muy seguro, y sin apenas concesiones. Además, en un balón largo, Jorge Pleite consiguió marcar a placer el empate, en el minuto 41.

Tras el descanso, el ritmo baión, con muchas faltas e interrupciones. No hubo demasiadas ocasiones, pero el Sonseca falló una doble casi al final.

### **EL MADRIDEJOS CAE** POR LA MÍNIMA EN **MANZANARES**

Un gol de Mauro en la recta final decidió para los de casa un encuentro muy equilibrado



MANZANARES CF. Ucendo, Antonio, Raúl Calero, Berlanga, Carlos, Espinosa, Julio, Lemus, Mauro, Leo y Yonhier. También jugaron: Juanda, Nieto y Alcol

**CD MADRIDEJOS.** Kukum Sekou, Mohsine, Cristian, Bamba, Aner, Isaac, Robert, Ahmed y Botero. También jugaron: Amir, Moha yPablo.

ÁRBITRO, Osorio Mira, Amonestó a los locales Lemus y Berlanga; y a Cristian, Lucena y Keita.

GOLES. 1-0 (m. 78). Mauro

LA TRIBUNA / TOLEDO

l CD Madridejos tendrá que voltear la leve ventaja que tomó el Manza-



El equipo toledano tendrá que remontar en la vuelta. / LA TRIBUNA

nares CF en la ida de los 'playoff' de ascenso a Tercera Federación, celebrada en el José Camacho, El cuadro local hizo valer su fortaleza v un tanto de Mauro en la recta final para colocarse por delante.

La primera parte salió muy igualada, con mucho juego en el medio campo y pocas ocasiones de gol. Eso sí, la mejor se la apuntó el equipo local, cerca del descanso, con un tiro al palo de Lemus. En la segunda, se mantuvo el equilibrio, pero Mauro, a falta de doce minutos para el final, logró perforar la meta contraria. Al Madridejos le entraron las prisas, pero no logró marcar.



### Castilla- La Mancha Región europea del deporte

ACTIVIDADES DESTACADAS SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO



Busca aquí las próximas citas

### **DGDEPORTES**

Tour promoción

DÍA 29 (CIUDAD REAL)

### DEPORTE ESCOLAR

Ajedrez regional

DÍAS 30 MAYO - 2 JUNIO (CASAS DE JUAN NÚÑEZ) (ALBACETE)

### **ACTOS INSTITUCIONALES**

Gala periodistas deportivos

DÍA 3 JUNIO (ALBACETE)

### DEPORTE ESCOLAR

Ciclismo en ruta

DÍA 31 (TOMELLOSO) (CIUDAD REAL)

### DEPORTE FEDERADO

Campeonato regional Atletismo Absoluto por equipos PAL

DÍA 1 JUNIO «CIUDAD REAL»

En 2024, SOMOS REGIÓN EUROPEA DEL DEPORTE, y por ello, hemos preparado para ti multitud de actividades deportivas de diferentes disciplinas y niveles.





**FÚTBOL SALA** | 'PLAYOFF' DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN

### EL COBISA FUTSAL SE DESPIDE CON IMPOTENCIA

Compitió hasta donde pudo en una vuelta también muy igualada, pero acabó desesperado por las controvertidas decisiones arbitrales



El cuadro toledano no podrá seguir compitiendo por el ascenso de categoría. / LA TRIBUNA



RIVAS FUTSAL. Merino, Diego Araque, Kike, Pablo Moreno y Martín. También jugaron: Otero, Hurta, Hugo, Kiki, Javi Marín, Pablo Villaseñor y András

COBISA FUTSAL. Jesús Quiles, Jota, David García, Anass y Parro. También jugaron: Peli, Fer, Toni, Peces y Mario García.

ÁRBITROS. Heado Gago y Rodríguez Fernández. Amonestaron a los locales Javi Marín, Diego Araque y Pablo Moreno; y a los visitantes Anass, David García, al fisioterapeuta, Álvaro Manzano, que luego vio la roja al acabar el partido; y a Peli, expulsado por doble amarilla, y roja (m. 39).

GOLES. 1-0 (m. 2). Diego Araque. 1-1 (m. 3). David García. 2-1 (m. 5). Otero. 2-2 (m. 7). David García. 2-3 (m. 15). Toni. 3-3 (m. 19). Pablo Villaseñor. 4-3 (m. 30). Hugo. 5-3 (m. 32). Otero. 6-3 (m. 34). Kiki. 6-4 (m. 37). Fer.

LA TRIBUNA / TOLEDO

l Cobisa Futsal se despidió de la carrera por el ascenso a Segunda División con muy mal sabor de boca. Salió bastante mo-

lesto con la actuación de la pareja arbitral en el encuentro que le midió con el Rivas Futsal en pabellón Parque Sureste. Técnico y jugadores se quejan de un sinfín de decisiones controvertidas, sobre todo en la segunda parte, que les privaron de poder competir por estar en la eliminatoria intermedia.

Aun así, el cuadro toledano presentó batalla desde el principio. No se amilanó con el primer tanto local, y logró empatar por medio de David García. Replicó el Rivas, y logró otra vez el 2-2 el equipo de Quique Soto, que tuvo muchísimas llegadas en estos veinte minutos, pero la eficacia la pusieron los locales.

De todos modos, de forma meritoria, Toni puso en ventaja al Cobisa Futsal faltando unos cinco minutos para el descanso. Sin embargo, empezó el carrusel de faltas absurdas, que incluso se castigaron con cartulina amarilla. Los colegiados cargaron con cinco faltas a los toledanos, y el Rivas Futsal dispuso de un lanzamiento de doble penalti que no entró. Eso sí, a pocos En la primera parte, los toledanos tuvieron ocasiones

### En cinco minutos de la segunda, ya acumularon cinco faltas

segundos de marcharse ambos conjuntos a refrescar la mente, en una pérdida, Pablo Villaseñor igualó la contienda. Soto reconoció a sus jugadores que ese marcador era injusto por lo visto en la cancha, pero que había que salir a por todas en el segundo periodo.

Y así fue. El Cobisa se comportó como un vendaval en los primeros minutos tras la reanudación. Ejerció un dominio aplastante sobre su rival, con un juego en el que fueron capaces de generar problemas a la defensa rival. Pero, a los cinco minutos, ya habían consumido el bonus de faltas, y defender durante quince minutos de la forma que presiona este equipo iba a ser harto complicado.

Efectivamente, Hugo consiguió el 4-3 en el ecuador de esta segunda mitad. Y ahí comenzó el calvario para la escuadra cobisana. Recibió varios lanzamientos de doble penalti que, incluso, los árbitros mandaron repetir en alguna ocasión sin motivo aparente. Así llegó el quinto gol.

Y poco después, el sexto. Quique Soto mandó jugar de cinco faltando seis minutos para la conclusión, y lo cierto es que llegaron con asiduidad a la portería de Merino. Fer recortó la diferencia, pero el daño ya estaba hecho. Hasta Peli fue expulsado por ver una segunda amarilla cuando fue a por un balón que se había quedado enganchado en un lateral. El Cobisa Futsal se fue con mucha rabia. No se le dio oportunidad de aportar un plus a la igualdad de la eliminatoria.

**ATLETISMO** | XXII CARRERA CORPUS CHRISTI



La prueba se celebró en la plaza del Ayuntamiento. / LA TRIBUNA

### Pedro Vega y Fátima del Pino ganan la Carrera del Corpus

Ambos se impusieron en una prueba en la que participaron más de 400 corredores

LA TRIBUNA / TOLEDO

La mañana de este domingo 26 de junio sirvió para realizar la carrera procesional del Corpus Christi de Toledo corriendo. Pedro Vega y Fátima del Pino fueron los vencedores de las pruebas masculina y femenina de una XXII Carrera Popular Corpus Christi de Toledo que contó con la participación de más de 400 corredores, entre ellos, el concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Rubén Lozano.

La carrera estuvo muy reñida, con un grupo de cabeza que se fue disgregando hasta que apenas quedaron tres componentes. La dureza del Casco es siempre un inconveniente, aunque esta vez, también apretó un poco la alta temperatura, que volvió aun más complicado el circuito. Pero Pedro Vega demostró su superioridad en los últimos metros, al imponerse a Francisco Domínguez (CD Atletismo Tarancón), segundo, y a Adrián Villa (UDAT Talavera), que se subió al podio como tercer clasificado.

En la prueba femenina, la representante de la Academia de Infantería Fátima del Pino fue la ganadora, por delante de Ana Hernández, que entró segunda en la meta situada en la plaza del Ayuntamiento. Como tercera clasificada entró la corredora del Club Triatlón TriWild Lucía Rodríguez.

**ESGRIMA** | REGIONAL DE VETERANOS

### Seis medallas para el Club de Esgrima Toledo en el Regional

LA TRIBUNA / TOLEDO

El pasado 18 de mayo se celebró en la localidad toledana de Villafranca de los Caballeros el Campeonato Regional de Veteranos de Esgrima, en el que los representantes del Club de Esgrima Toledo obtuvieron excelentes resultados.

Así, hay que reseñar el oro cosechado por Vicente Garde, pero también las dos platas que se llevaron Carlos Toledo y Graciela Gómez. Finalmente, la cosecha se completó con tres medallas de bronce, fue fueron para Sila Pérez, Carlos



Codina y Ramón Diéguez. Por tanto, la escuadra capitalina consiguió un total de seis medallas en esta competición, con otro buen papel en una temporada exitosa. También destacaron Pedro Rodríguez y Gonzalo Beinlich en el Campeonato Regional de categoría Cadete.

### **PASATIEMPOS**

### **AUTODEFINIDO**

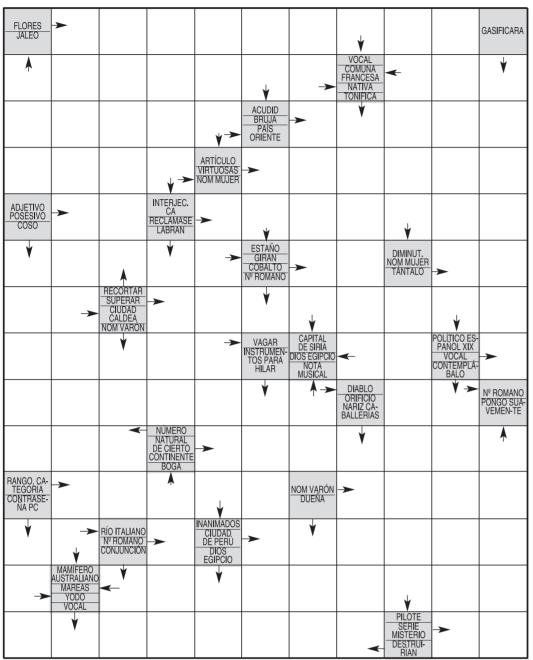

### LABERINTO

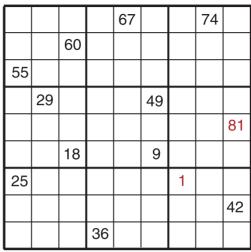

Partiendo del cuadro 1 debe llegar al cuadro 81, pasando por todos los cuadros, trazando rayas verti-cales u horizontales, pero nunca diagonales. Las rayas no pueden cruzarse, y deberán pasar sólo una vez por cada cuadro.

### SUDOKU

| 7 |   |   | 3 | 4 | 9 | 1 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 |   | 8 |   |   | 2 |   |   |
| 4 |   |   |   |   | 6 | 9 | 5 |   |
| 1 |   |   |   |   |   | 6 |   | 8 |
|   |   |   | 9 |   | 3 |   |   |   |
|   |   |   | 5 |   | 8 |   |   |   |
| 8 |   | 4 |   |   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |
|   | 9 |   | 2 |   | 7 |   |   |   |

Rellene las casillas en blanco de modo tal que cada fila, cada columna y cada cuadrado de 3x3 contengan todos los números del 1 al 9, pero sin repetir ninguno, tanto en las filas como en las co-

**DEDUCCIÓN DE PALABRA** 

Α

С

Α

L

Н Ε

D 0

Α R

Т

Ε S

Cada una de las seis palabras de este juego

lleva a su lado un número, que indica las letras que tiene en común con la palabra que debe de-

ducir. Para orientación del lector se dan tres le-

tras - en el orden que les corresponde - de la

0

Α

Α

2

2

3

4

1

2

U

Ν

J

S Т

Ν S

G R

Ε

G

0

Ε

0

U

1

Р

Т

D

С

М

solución.

### HORÓSCOPO



ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud muy delicada. Ma-lentendido con su familia que le pondrá de mal humor. Procure pasar más horas con la persona



TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud estupenda. No se sienta contrariado si sus familiares no actúan como usted desearía. Horas románticas e inolvidables en el amor.



GEMINIS 21 mayo a 20 junio

Salud muy buena. Pón-gase al día cuanto antes en sus ta-reas domésticas y no las abandone de ese modo. Horas de felicidad en



CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud regular. Sus ta-reas domésticas avanzarán un po-quito más de lo previsto. En el amor el día transcurrirá un poco mejor que en días anteriores.



LEO 23 julio a 22 agosto

Su salud sigue bastante mal. Aproveche la jornada para permanecer más tiempo en la cama. En el amor la postura de su pareja será más tolerante.



VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Salud óptima. No pro-meta nada a nadie sin estar seguro de que podrá cumplir su promesa. Día lleno de felicidad en compañía de su pareja.



LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud buena. Contra-tiempo que impedirá poner al día su correspondencia. En el amor la tendencia es a crearse una depen-dencia afectiva.



ESCORPIO 23 octubre a 21 nov.

Salud mala. Triunfará en su círculo de amistades gracias a su personalidad y espíritu de lucha. Hoy sentirá melancolía en lo to-cante al amor.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 dic.

Vigile su peso y no co-meta excesos el fin de semana. Po-sible salida al campo durante el fin de semana. Bastante bien en el plano sentimental.





CAPRICORNIO 22 dic. a 19 en.

Salud muy buena. Debe-ría aprender a tomar solo sus deci-siones y no depender de nadie. Declare sus sentimientos a la persona amada.



ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud bastante buena. Hoy se sentirá muy orgulloso de un cierto familiar. No desdeñe los consejos que le darán sobre el amor.



PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud regular. No cambie de opinión con tanta frecuencia ya que esa actitud le perjudica. Día propicio para pasarlo en compañía de su pareja.

### **JEROGLÍFICO**

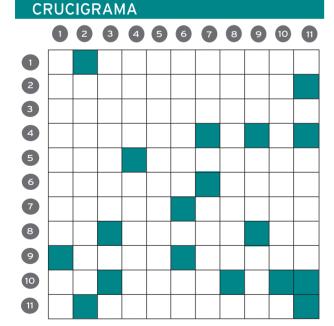

SA SI SO SU

¿Te has dado cuenta de que he bajado peso?

HORIZONTALES: 1: Automóvil lujoso de gran tamaño (PI).- 2: Extremadamente pulcro (PI).- 3: Bicicletas.- 4: Ágata listada de colores alternativamente claros y muy oscuros (PI).- 5: Estilo musical de origen afroamericano. Sustraía, deducía.- 6: Al revés, salutación. Al revés, produjo algo nuevo.- 7: Sitio que en las riberas o vegas está poblado de árboles y arbustos (PI). Intérpreté.-8: Al revés, letra griega. Color semejante al carbón. Pronombre personal.- 9: Al revés, municipio de Huelva. De hueso (PI).- 10: Existe. Llevas una embracación a remolque.- 11: Tumba egipcia

VERTICALES: 1: Terrible. Artículo determinado.- 2: Espacio, comúnmente redondo, que suele haber en los jardines, cercado y vestido de plantas trepadoras, parras o árboles.- 3: Nación de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift.- 4: Al revés, herví. Lona delgada.- 5: Ablandáselos.- 6: Héroe griego. Símbolo químico del astato.- 7: Al revés, río de Santander. Municipio gallego.- 8: Iguales.- 9: Al revés, regalo. Al revés,antorcha. Adjetivo demostrativo.- 10: Impresionante.- 11: Medida inglesa de superficie equivalente a 40 áreas y 47 centiáreas.

#### SUDOKU **AUTODEFINIDO**

|        | 0         | = | ٦ |   | æ | Э | ш | ٥ | 0 |   | ۵ | = | z |
|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0      | œ         | z | _ | T | 0 | В | Ж | _ | z | S | 0 |   | ⋖ |
| œ      | _         | O | z | О | ⊥ |   | Ж | Α | Π | _ |   | S | - |
| Ø      | $\supset$ | _ | A |   | A | Ж | A | Z |   | A | Σ | ш | œ |
| $\neg$ | z         | A |   | _ | Z | Е | В | ⊥ | Е | S |   | Ж | A |
| _      | О         |   | S | Ν |   | М |   | В | U | Е | C | A | S |
|        | A         | M | A | S | C | 0 |   | П | ж |   | A | × | A |
| ш      |           | Е | Ν | T | 0 | N | A |   | 0 | L | ٦ | A | æ |
| 4      | z         | _ | T | A |   | T | В | _ | Р | Π | _ | П |   |
| S      | ⋖         | 9 | A | S | 1 | A |   | ٨ | В | _ | A | 1 | 0 |
|        | 9         | A | S | Ш | ď | æ | A |   | 0 | S | 0 | Ф | A |

### 99728716 E G 6 9 Z L 8 l t

# LABERINTO

**JEROGLÍFICO** (AION =

> DEDUCCION HIEDRA

VERTICALES: 1: Pavoroso. EL- Z: Cenadores.- 3: Liliput.- 4: ícoC. Loneta.- 5: Maceráselos.- 6: Ulises. At.- 7: saP. Arosa.- 8: Idénticos.- 9: noD. aeT. Esa.- 10: Asombroso.- 11: Acres.

HORIZONTALES: 1: Limusinas.- 2: Acicalados.- 3: Velocípedos.- 4: Ónices.- 5: Rap. Restaba.- 6: odulaS. óerC.-7: Sotos. Actor.- 8: OR. Negro. Se.- 9: epeL. Óseos.- 10: Es. Toas.- 11: Mastabas.



- TOLEDO Dirección: Avda de Europa, 12. Local 2 45003 Toledo Publicidad y suscripciones: 682 18 03 05 comercialtoledo@diari Teléfonos: 925 280 950, 925 280 953, 925 280 954 Correos electrónicos: redacciontoledo@diariolatribuma.com; pro

- lectorestoledo@diariolatribuna.com
  \*TALAVERA Dirección: Barrio de San Juan, 25 entreplanta Talavera 45600
   Redacción: Teléfono: 925 72 20 63 Correo electrónico: redaccion\_tal@diariolatribuna.com
   Administración y Publicidad: Correo electrónico: publicidad\_tal@diariolatribuna.com, admon\_to@diariolat
  Depósito Legal: TO-1164-1997. Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32, 1, párrafo segundo, LPI.





### Toledanos de cine (XII)

Fueron habituales las veladas y actuaciones de Félix Briones en el toledano salón Echegaray donde demostró su buen hacer en la interpretación

en la prensa de 1915 (diario El Porvenir: periódico carlista, de 25 de febrero de aquel año) aparece el nombre de Félix Briones como un joven y prometedor actor de teatro, considerándole el alma de una solemne velada «literaria-dramática-musical», que tuvo lugar en la sede del Círculo Tradicionalista de Toledo el día 14 de febrero de 1915. Fueron habituales las veladas y actuaciones de Félix Briones en el toledano salón Echegaray donde demostró su buen hacer en la interpretación. Algunos años después, lo que comenzó siendo una afición se convirtió en oficio ya que encontramos a Briones en la capital madrileña y más concretamente en la conocida como Casa de Toledo en Madrid, donde dirigía un cuadro artístico en el que participaban socios de esta toledana casa, que hoy sigue teniendo su heredera en la actual Casa de Castilla-La Mancha en Madrid. Además de realizar las labores de dirección, Briones a veces actuaba en determinadas obras en la Casa de Toledo, acompañando a los actores que formaron durante varios años un grupo permanente de teatro, los cuales interpretaban obras de los conocidos Jacinto Benavente, Álvarez Quintero o Joaquín Dicenta.

En junio de 1923 sabemos que Félix trabajaba en la Compañía de Portes, la cual abandonó para pasar a la de Rambal, actuando ya con ésta en el teatro Tamberlik de Vigo, donde la prensa le puso en buen lugar gracias al papel que allí representó, donde llegaron a decir que «Félix Briones es un artista toledano de humilde estirpe, pero de noble corazón y alma generosa y sangre de caballero moderno, luchador y aventurero». En aquella crónica un toledano amigo de Félix, dijo de él que se fue a Madrid aventurando su propia vida, que era su único tesoro y finalmente triunfó; en la capital llegó a ser un excelente alumno de primera fila en el conservatorio de declamación y poco después se le aplaudió en todos los teatros de España. Al año siguiente, es decir 1924, Briones actuó en diversas obras junto a Manolo Llopis en el teatro Cervantes de Sevilla y en el Gran Teatro de Cádiz. Poco después pasó a la famosa compañía de Matilde Moreno y de Pepe Romeu donde continuó su tourné, en ciudades como Valladolid, Pamplona, Irún, Bayona, etc. En 1932 Briones participó en una fiesta en el Teatro Moderno de Toledo, que patrocinó el gobernador de la ciuad, a beneficio del comedor de la caridad y donde los asistentes alabaron su labor como monologuista.

De nuevo gracias a la prensa, sabemos que Félix Briones participó en una serie de excursiones por la provincia, que promovió la revista Toledanos, y subvencionas por la Diputación Provincial de Toledo en 1934, en las cuales participaron algunos jóvenes talentos toledanos,

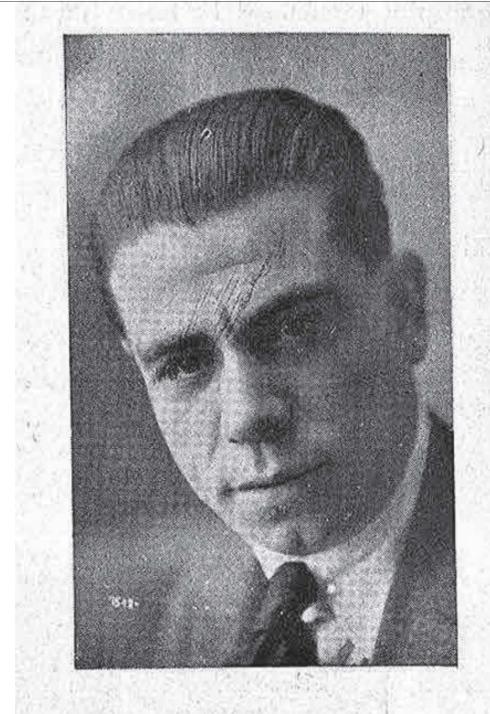

FÉLIX BRIONES, JOVEN Y APLAU-DIDO ACTOR TOLEDANO, QUE ESTÁ OBTENIENDO RESONANTES TRIUNFOS

Archivo Municipal de Toledo.

entre los cuales citaremos a la pianista Matilde García del Real, al cantante José Calvo de Rojas, al compositor nacido en Quismondo Pablo Tapias y nuestro actor protagonista, Félix Briones. Entre otros lugares, en estas excursiones

se visitaron las localidades de Mora, Orgaz, Torrijos y La Puebla de Montalbán. La idea de estos viajes era promocionar a los jóvenes artistas de nuestra tierra que buscaban su hueco en la capital madrileña y en el mundo artístico. Concreta-



Archivo Municipal de Toledo.

mente el 22 de marzo de 1934 actuaron en el Teatro Calderón de la localidad de Orgaz.

Precisamente en 1934, pero el 21 de diciembre tuvo lugar la presentación en Toledo de la Peña Guerrero, que organizó el también tole-dano Cristino García Ortiz-Villajos (por cierto, sobrino de dos famosos arquitectos de Quintanar de la Orden llamados Agustín y Manuel Ortiz-Villajos Calleja) en el Teatro de Rojas. En aquel acto para presentar la peña, actuó una jovencísima Mary Carrillo, «la precoz niña toledana» que hizo el papel de Nuri y a la que ya dedicamos un capítulo de esta sección por haber nacido en la ciudad imperial. Lo interesante de aquella peña artística, es que como dice el propio anuncio que hoy se conserva en el Archivo Municipal de Toledo, se realizó aquella «gran fiesta teatral» a beneficio del actor toledano Félix Briones y en la que hubo música, teatro y un sainete lírico con alguna pieza del maestro Jacinto Guerrero, como no podía ser de otra forma. La cuarta parte de aquel evento teatral contó de nuevo con Mary Carrillo y Félix Briones, los cuales recitaron varias poesías, entre ellas el Canto a Toledo, extraído de la obra Santa Teresita del Niño Jesús, original de otro toledano, Vicente Mena (quien también puso letra al himno de Toledo). Lo interesante es que estos dos actores toledanos, tanto Mary Carrillo como Félix Briones fueron grandes amigos y compartieron escena y penurias en aquellos años tan difíciles para la interpretación y para el mundo artístico.

Sería en la película documental Castilla se liberta (Adolfo Aznar, 1937) donde Briones encarnó al conocido sindicalista Durruti y donde le encontramos sumergiéndose tímidamente en el mundo del cine, de aquel joven cine español que estaba -como todo el país- inmerso en la terrible Guerra Civil. La relación de Briones con el cine, realmente se consolidó no en él, sino en la figura de su hijo (otro Félix Briones), que encontramos en títulos muy famosos del cine español de mediados de siglo como La niña de la venta (Ramón Torrado, 1951), Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1951), La estrella de Sierra Morena (Ramón Torrado, 1952) o Aventuras de don Juan de Mairena (José Buchs, 1948). De nuevo estamos ante otro actor toledano, del que reivindicamos su importancia en las tablas y en los teatros de aquella España de primeros del siglo XX y que desgraciadamente suele ser olvidado al trazar la historia del cine y el teatro en nuestra provincia.

